

## Sube de tono confrontación en el PJF

▲ Las movilizaciones ayer en la Corte, a favor y en contra de la reforma al Poder Judicial, derivaron en enfrentamientos verbales entre trabajadores que llegaron incluso hasta la sesión privada de la segunda sala, en la que irrumpieron opositores a la

eleción por voto popular, lo que provocó una discusión entre los ministros Batres y Pérez Dayán, pues mientras el segundo expresó su solidaridad con los manifestantes, la primera reprochó que no era el espacio para pronunciarse. Foto tomada de redes

## Denuncia trasfondo económico

# "Metálico", el interés de Washington contra reforma judicial: AMLO

- Sheinbaum insta al Departamento de Estado a explicar el porqué de su intervencionismo
- Canadá asegura ser respetuoso de la soberanía mexicana y rechaza intromisión
- En el Congreso prevén aprobar la enmienda constitucional la primera quincena de septiembre
- ▼ En gran parte de Estados Unidos los jueces son elegidos por voto popular. En algunos estados, los comicios no son partidistas, en otros los candidatos se afilian a un partido y en algunos más los gobernadores los nombran, pero se someten a la relección al fin de su primer periodo.

REDACCIÓN/P4,5Y8

# Injerencista, embajadora de EU, acusa Honduras

• Cancela pacto de extradición tras críticas por cita de ministros de Defensa en Venezuela

AGENCIAS / P 27

# Senado: 4T, a un escaño de la mayoría calificada

 Morena anuncia adhesión de dos del PRD; confirma el TEPJF reparto de plurinominales

A. MUÑOZ, F. MARTÍNEZ Y L. HERNÁNDEZ / P 7 Y 11

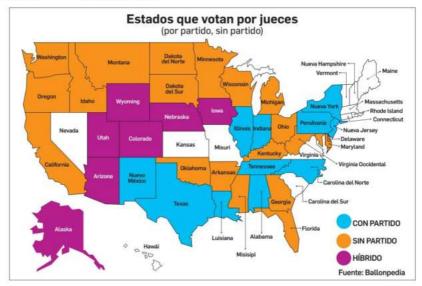

### LA JORNADA Jueves 29 de agosto de 2024

## **o**LaJornada

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Paván Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas

#### Redacción

Margarita Ramírez Mandujano Luis Hernández Navarro

#### Arte y Diseño

Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad

Javier Loza Hernández

#### **JEFATURAS**

**Economia** Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez

Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

Año 40, número 14412, 29 de agosto de 2024. *La Jornada* es una publicación diaria editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México. Teléfonos 55 9183 0300 y 55 9183 0400. Página electrónica del periódico thtp://www.jornada.com.mx y dirección electrónica comentarios@jornada.com.mx. Editor Responsable Maria del Carmen Lira Saade, Directora General. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Titulo No. 04-1984-00000000057-101; ISSN 0188-2392, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Titulo número 2387 y Certificado de Licitud de Contenido número México. Teléfonos 55 9183 0300 y de Licitud de Conter 1616, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación. Impresión: Impresión: Impresión: Impresión: Impresión: de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cutifáhusa 2353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5355 6702 y 55 5355 6702. Distribución: en el interior se el interior polistribución: en el interior se el interior polistribución: en el interior se el interior polistribución: Distribución: en el interior de la República y el extranjero por Distribuidora y Comercializadora d Medios, S.A. de C.V. CENTRAL DE SUSCRIPCIONES, con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía apotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5541 7701 y 55 5541 7702. Distribuido en la Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC., con domicilio en calle Guerrero número 50, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06350, Ciudad de México, Teléfonos, 55 5591 1400 y 55 5535 1361. Este número se terminó de imprimir el 29 de agosto de 2024, con un tiraje promedio de 146,429 ejemplares. de México, teléfo os 55 5541 7701 146,429 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejar la postura de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. ni del editor responsable de la publicación

Queda estrictamente prohibida queua extretamente promona la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación por cualquier medio, sin previa autorización expresa de DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A.

# Honduras, ejemplo de dignidad

a presidenta de Honduras, Xioma-ra Castro, ordenó la ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos en respuesta a las insolentes declaraciones de la embajadora Laura Dogu, quien se dijo sorprendida de que autoridades hondureñas de Defensa se reunieran con el ministro venezolano de ese sector, Vladimir Padrino López, descrito por la diplomática como un "narcotraficante La mandataria centroamericana denunció el intolerable intervencionismo de Washington, así como "su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes"

Como señaló el canciller hondureño, Enrique Reina, insinuar o implicar en actividades ilícitas a sus fuerzas armadas es una amenaza directa contra su independencia y soberanía. Por ello, la postura de Castro, primera mujer en gobernar su país, debe celebrarse como un acto de valentía y dignidad ante la grosería de una funcionaria que no entiende la naturaleza ni las restricciones que conlleva su cargo, y

que se mantiene anclada en una mentalidad neocolonial que debe rechazarse sin titubeos. Esta firmeza contrasta con el triste historial de anteriores gobiernos hondureños como cómplices del imperialismo estadunidense, especialmente en las operaciones de la sanguinaria contrainsurgencia en Guatemala El Salvador y Nicaragua, papel que en la déca-da de 1980 le valió a Honduras el sobrenombre de "portaviones de Estados Unidos en Centroamérica".

Además de inscribirse en el ininterrumpido intento de derrocar al gobierno venezolano e imponer un régimen títere en Caracas que ha marcado la política exterior de Washington en lo que va del siglo, las expresiones de Dogu muestran un reciente patrón de incontinencia verbal por parte del personal diplomático de la superpotencia. Es muy significativo que se produzcan en los mismos días en que el emba-jador en México, Ken Salazar, rompió con la prudencia que había caracterizado su gestión se apuntó al golpeteo local y foráneo a favor de jueces, magistrados y ministros corruptos.

El espaldarazo dado a Salazar por el subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, indica que no se trata de salidas de tono personales, sino de una extendida pérdida del control declarativo en el Departamento de Estado. En un claro ejemplo de esta deriva, Nichols repitió el sinsentido de afirmar su respeto a la soberanía mexicana a la vez que emitía opiniones fuera de lugar sobre asuntos internos.

Para nadie es una sorpresa que la clase política estadunidense comparte un desdén hacia América Latina, el cual la lleva al con-vencimiento de poseer el derecho a dictar a los países de la región cómo deben gobernarso pero los niveles actuales de agresividad hablan de una falta de dirección en medio de una coyuntura electoral y del inminente recambio en la Casa Blanca. Sea lo que sea que mueve al Departamento de Estado a embarcarse en estos ataques, la única respuesta digna consiste en una incondicional defensa de la soberanía. Cabe felicitarse de que la presidenta Xiomara Castro haya actuado en consecuencia.

### EL CORREO ILUSTRADO

#### Celebra la resolución del Tribunal Electoral sobre plurinominales

Los magistrados de la sala supe rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) finalmente dieron su resolución, que es definitiva e inapelable. Ratificaron que los partidos de la 4T consiguieron 364 curules en la Cámara de Diputados y 83 senadores -más dos incluidos del PRD, que ayer se incorporaron a la bancada-, con lo que alcanzarán 85 escaños en el

El Congreso de la Unión será durante septiembre un espacio de gran actividad política para alcanzar el llamado plan C-que reformará el Poder Judicial– y hacer realidad otras tantas iniciativas que quedaron pendientes en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El TEPJF tuvo que atender 5 mil 317 impugnaciones de ciudadanos y organizaciones políticas, pero ninguna alcanzó el objetivo de contrarrestar la mayoría parla mentaria de la 4T en el Congreso. Entre ellas destacó la que presentaron ante ese tribunal especialistas en derecho electoral, quienes argumentaron que habría una sobrerrepresentación parlamentaria oficialista. También sobresalió la solicitud que envió el dirigente nacional panista, Marko Cortés, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que diera su parecer sobre la asignación de diputados y senadores por la vía plurinominal en el Congreso.

Pese a que la misma Corte acep tó dar entrada al asunto planteado por el líder panista, esto no tuvo

ningún efecto político. Así, puede decirse que la subrepresentada oposición -PRI, PAN MC-será muy endeble en la 66 Legislatura del Congreso de la Unión a partir del 1º de septiem bre, pues no tendrán la capacidad para contrarrestar el plan C y



menos aún la calificada mayoría parlamentaria que la 4T va tiene en el Congreso de la Unión. Mario Truillo Bolio

#### Lamenta el deceso de Ignacio Carrillo Prieto

Expreso en El Correo Ilustrado mi pésame a los familiares y amigos de Ignacio Carrillo Prieto, un jurista de primera, fiscal para los movimientos sociales y un ciudadano que siempre mostró compromiso con la justicia y valor

Bernardo Bátiz V.

#### Sin notarlo, estudiantes de derecho defienden corrupción, advierte

Hago propio lo manifestado por el abogado José Lavanderos. Comparto una experiencia como litigante: en alguna ocasión (hace aproximadamente tres o cuatro años), durante una diligencia de ejecución de laudo contra el SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), el actuario ejecutor de la junta especial (omito el número de ésta, pues no viene al caso) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en

confianza y en tono de molestia, me manifestó que durante la presidencia de Felipe Calderón la oficina a la que él estaba adscrito se encontraba totalmente al servicio de un despacho particular (del cual omito su nombre, pues resulta irrelevante), contratado para defender al gobierno federal en los juicios entablados por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hasta me confesó que prácticamente era imposible emplazar (llamar a juicio) al SAE sin la autorización del presidente de la junta. Aclaro que la Junta Federal no forma parte del Poder Judicial de la Federación, pero sí perteneció a los órganos de administración de justicia. A esas prácticas corruptas y deslealtad se enfrentarán los hoy estudiantes de derecho y eso es lo que (quizá sin darse cuenta) están defendiendo.

La reforma tendrá que ser el primer paso para recomponer los poderes judiciales locales y en todas las materias jurídicas. Octavio Daniel Galán Vega

### Respalda la lucha de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa

Dirijo esta carta a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que se manifesta-ron en Chilpancingo exigiendo justicia para los 43 compañeros desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 (La Jornada, 27/8/24).

Apreciados normalistas, muchas felicidades por la ejemplar lucha que durante años han llevado a cabo por sus compañeros y por sus familias. Sigan siempre adelante.

Les comento lo siguiente: el agente que más sabe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas es Estados Unidos, por estas razones: A) Ese país recibió del gobierno mexicano información precisa sobre lo ocurrido en Iguala; B) A lo anterior

se suma la información recabada por la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Central de Inteligencia (CIA) a través de interferencias telefónicas de funcionarios, militares y policías de Guerrero, así como de infiltrados que tenían en lugares claves como la propia Normal de Ayotzinapa (habría que recordar al respecto el espionaje que llevó a cabo la CIA contra Lucio Cabañas).

No permitan ustedes que EU siga impune. Que triunfen la verdad y la justicia.

Primitivo Rodríguez Oseguera

#### Invitación

#### Presentan documental Recuperando el paraíso

El Albergue del Arte y Dragón Estudios, dentro de su ciclo Cine Mexicano Contemporáneo 2024, invitan a la proyección del docu-mental Recuperando el paraíso, dirigido por Rafael Camacho y José Arteaga. Un grupo de desplazados por la narcoviolencia se levanta en armas para enfrentar a la organización criminal que aterroriza a su comunidad, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico México. Es una mirada confidencial a la lucha de un pueblo indígena por sobrevivir y defender su tierra en medio de la violencia. Puede verse el tráiler en https:// vimeo.com/126459869. La cita es hoy, a las 19 horas, en el Foro El Albergue del Arte: Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes al teléfono 55-5554-6228. Entrada libre.

#### A NUESTROS LECTORES

Les regamos que los comentarios y aclaraciones que envien para su publicación en El Correo llustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirios a: Av Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atopoc. CP 03310, Benito Juárez e-mail: svaladez @jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315 Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)







## EMIR OLIVARES Y

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que podría haber un trasfondo económico en la intervención de Estados Unidos, a través de su embajador Ken Salazar, contra la reforma al Poder Judicial.

"Me llama a mí la atención, ¿por qué intervienen tanto en este asunto que corresponde a los mexicanos? No encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico, suena metálico. Pero es sorprendente", subrayó.

En la mañanera de ayer, el mandatario aclaró que la pausa en las relaciones que planteó la víspera es exclusivamente con el embajador estadunidense y con el representante de Canadá en México, Graeme C. Clark—quien también criticó la reforma—, y no con las naciones socias comerciales.

"La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos, (la pausa) es nada más con las embajadas, en especial con los enviados de Canadá y Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que sólo competen a los mexicanos, es un asunto de respeto a nuestro naís."

de respeto a nuestro país."
El jefe del Ejecutivo criticó las declaraciones de Salazar, quien la semana pasada expresó que la elección directa de jueces, magistrados y ministros —punto central de la reforma judicial—representaría "un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y para la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá".

López Obrador reaccionó: "imagínense que dice el embajador de Estados Unidos que si se elige a los jueces, palabras más, palabras "A VECES LO QUE NO SUENA LÓGICO, SUENA METÁLICO"

# AMLO: tintes económicos en la intromisión de EU

Descartó desencuentro con Sheinbaum por cambios en el Poder Judicial

menos, se afecta a la democracia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se afecta a la democracia?"

Remarcó que de acuerdo con la Constitución Mexicana, la democracia permite a la ciudadanía cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. "Y la democracia tiene que ver con la participación del pueblo, que el pueblo elija, que no sean las cúpulas del poder económico y del poder político".

del poder político".

Al defender de nuevo su iniciativa de reforma constitucional, el tabasqueño planteó que en el país se elige por voto directo y secreto a presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, gobernadores y al presidente, "ahora presidenta".

Por lo anterior increpó a quienes se oponen a la reforma: "y no se van a poder elegir ni a los ministros de la Corte ni a los jueces? ¿Por qué? Máxime cuando el Poder Judicial está completamente echado a perder, invadido de corrupción".

Asimismo, rechazó que vaya a tener algún desencuentro con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por la reforma judicial.

Luego de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró el martes que a sugerencia de Sheinbaum, su grupo parlamentario convino no precipitar la aprobación de la reforma, López Obrador manifestó que "ella coincide en que hace falta la reforma al Poder Judicial".

Sus adversarios políticos desearían una ruptura entre ambos morenistas. "Ese día harían fiesta, pero se van a quedar con las ganas".

El tabasqueño aseguró que se están respetando los tiempos del proceso legislativo para realizar los cambios legales.

### EN PAUSA TODOS • MAGÚ



# Total respeto de Canadá a la soberanía de México

### ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó ayer su respaldo a su embajador en México, Ken Salazar, y señaló: "compartimos la preocupación por las reformas constitucionales como socios y amigos".

En tanto, el gobierno de Canadá afirmó que es totalmente respetuoso de la soberanía mexicana y "no 
tiene intención de intervenir en los 
asuntos internos de México", según 
señaló el portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores canadiense en 
una declaración recogida por varias 
agencias informativas.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la relación con las embajadas estadunidense y canadiense está en pausa, Brian Nichols, jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, expresó que coincide con lo dicho por Salazar, quien ha opinado en contra de la elección popular de jueces contemplada en la reforma judicial en declaraciones consideradas injeren-

cistas por el gobierno mexicano.

"El embajador Salazar y yo compartimos nuestro respeto por la soberanía mexicana. Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios iguales para promover seguridad y prosperidad en América del Norte. Compartimos la preocupación por las reformas como socios y amigos", escribió Nichols en Y

#### Aliados claves

Por su parte, la administración de Justin Trudeau señaló que Canadá "valora profundamente su relación con México; un aliado clave, vecino y amigo". Asimismo, el portavoz del gobierno canadiense destacó que Mélanie Joly, ministra de Exteriores de esa nación, concluyó recientemente una visita bilateral "exitosa" al país.

al país.
"Los inversores canadienses en México han expresado su preocupación por las reformas constitucionales propuestas que podrían impactar la confianza de la que dependen para avanzar el comercio e inversiones", añadió el portavoz, según Reuters.

# Salazar debe explicar su interés en la reforma, plantea Sheinbaum

ALMA E. MUÑOZ, ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó ayer que el Departamento de Estado de Estados Unidos y el embajador de ese país en México, Ken Salazar, expliquen el interés que tienen en la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, descartó tensiones entre ambos gobiernos por este asunto.

"Hay amistad", sostuvo, pero "ellos tienen que decir por qué" en cuanto a la reforma. Dicen que interviene en el tratado (comercial México, Estados Unidos, Canadá) y no es cierto, en ningún lugar en el T-MEC viene el tema del Poder Judicial. No tendrían por qué estar interviniendo de esa manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanas".

En conferencia de prensa, en el marco de la plenaria de los senadores electos de Morena, Sheinbaum recordó que la reforma judicial es un planteamiento que se hizo antes de la elección.

"Durante toda la campaña, de mi parte, de los senadores, de los diputados y diputadas, siempre estuvo el planteamiento de la elección popular de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial. Es decir, no es algo nuevo."

#### Mandato del pueblo

Y cuando se gana por una mayoría tan contundente, añadió, "es evidente que hay un mandato del pueblo de que se cumpla lo que se planteó durante la campaña, que es la reforma del Poder Judicial".

Si esto no fuera suficiente, agregó, "hay encuestas que nos dicen que la gente está de acuerdo" con ella. Agregó que uno de esos sondeos señala que 67 por ciento está de acuerdo con la elección directa de jueces, ministros y magistrados. "Es decir, siete por ciento más de los que votaron por nosotros" el 2 de junio pasado.

La presidenta electa reiteró su rechazo a que esta reforma ponga en riesgo la democracia y el estado de derecho. Al contrario, "va a haber más democracia al elegir no sólo a la presidenta, sino a los legisladores y al Poder Judicial". Además, "se va a fortalecer la justicia en nuestro país, y eso le compete a los mexicanos".

Hay otros asuntos, precisó, "que nos competen a ambos países o a Canadá, México y Estados Unidos, como el tratado, o temas conjuntos que se tratan o se han tratado en este sexenio, de seguridad, de migración, de cooperación, de todo tipo".

Hay amistad, subrayó, "pero tenemos que ser muy claros de que lo que le corresponde a los mexicanos, le corresponde a los mexicanos. Entonces, no tiene por qué haber más tensiones, o no tiene que haber tensiones".

La presidenta electa ratificó que los legisladores de Morena "no se saltarán ningún procedimiento" legislativo en la discusión de la reforma. "Va a ser conforme a derecho", al igual que otras reformas que están planteadas. Su función, acotó, es cubrir los procedimientos establecidos en las cámaras del Congreso.

# El ministro Alcántara Carrancá corrige la plana a Norma Piña

Descartó pronunciarse sobre recurso contra asignación de plurinominales; decidir corresponde al TEPJF, admite

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES ALONSO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer que al minis-tro Juan Luis González Alcántara Carrancá -a quien fue turnado el recurso interpuesto por el Partido Ac-ción Nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la asignación de diputaciones y senadurías plurinominales- "le dio miedo" pronunciarse sobre el tema.

El jefe del Ejecutivo pidió que se reprodujera en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional un video de una reciente sesión del pleno de la Corte en la que González Alcántara adelantó que el posicio-namiento que emitirá el máximo tribunal sobre el recurso no será retroactivo al proceso electoral en curso y argumenta que la decisión para asignar las diputaciones y senadurías plurinominales corresponde únicamente a los órganos electora-les. El juzgador reconoció que la sala

superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-PJF) es la máxima y última instancia para decidir al respecto.

"Tengan para que aprendan", co mentó el mandatario.

Señaló que la ministra presidenta, Norma Piña, dio entrada al recurso interpuesto por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, para anular la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de Morena y sus aliados, que fue avalada ya por los órga-nos electorales.

López Obrador remarcó que de acuerdo con la Constitución, esa decisión no le corresponde a la Corte, sino al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la sala superior del TEPJF. "¿Qué?, esto que es elemental, que

RELACIONES EN PAUSA 

EL FISGÓN

está en la Constitución, ¿no lo sabía? primero, el presidente del PAN. ¡Cómo se atreve a hacer un planteamiento así!, porque es intentar una ilegalidad gravísima, una violación a la Constitución", manifestó.

Pero, bueno, aceptando sin con ceder que el dirigente del PAN no se-pa lo que establece la Constitución; que la presidenta de la Suprema Corte acepte el recurso y lo turne a un ministro, a este ministro que es inde finido políticamente hablando... Le dio miedo, '¿qué es esto?', hasta reac-cionó. Dijo: 'no, esto no', el ministro Carrancá", comentó el Presidente.

"¡Tenga para que aprenda! Pero imaginense, ¿eso fue ayer no? El trámite entró el viernes. ¿Y éste es el Poder Judicial que están defen-diendo?", cuestionó el mandatario.

# Reforma al Judicial se aprobará a mediados de septiembre

Morena en la Cámara de Diputados indicó que en la primera semana de septiembre se aprobará la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y posteriormente entrará a discutir los cambios para devolver el mando de la Guardia Nacional (GN) al Ejército, así como el reconocimiento pleno de derechos a los pueblos indígenas. En el Senado, el nuevo vice-

coordinador de Morena, Ignacio Mier, calculó que, después de aprobada en San Lázaro, los senadores ratificarán la en-mienda en la primera quincena de septiembre, y también ofreció cuidar todo el proceso legislativo y los tiempos que prevén la ley y el reglamento interno.

Primero, al término de la reunión plenaria de la bancada guin-da en San Lázaro, su coordinador Ricardo Monreal señaló que el próximo primero de septiembre, tras la sesión en la que se instala el Congreso, puede convocarse a la primera ordinaria del periodo, en donde se le dará publicidad al dictamen para cumplir el trámite legislativo.

No queremos ahorrarnos etapas procesales o votarlas por mayoría y dispensarlas, sino al contrario: queremos que haya discusión. No quiere decir, pues, que en la segunda sesión del primero de septiembre se van a agotar la discusión y la votación'

Tanto Monreal como Mier calcularon que el dictamen quedará aprobado en la Cámara de Diputados entre el 3 y el 5 de

septiembre.

A su vez, Mier expresó que, en contraste con la Cámara de Diputados –donde ya hay dictamen–, en el Senado se integrarán primero las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, torales para la reforma al Poder Judicial.

Apuntó que no habrá fast track en la aprobación del documento. "Si nos ajustamos a los tiempos, la primera quincena de septiembre podrá ser aprobada", subrayó.

Por su parte, el vicecoordina-dor de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Alfon-so Ramírez Cuéllar, señaló que formará parte de la Comisión de Presupuesto, donde buscará que los fondos para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum permitan "generar más inversión, cumplir con los programas sociales y atender un proyecto de infraestructura muy fuerte en materia de agua" anunciado por la presidenta electa.

Con información de Fernando Camacho, Enrique Méndez, Andrea Becerril y Georgina

# Mantienen protestas en la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura

CÉSAR ARELLANO, GUSTAVO

Impartidores de justicia, secretarios de acuerdos y trabajadores se manifestaron nuevamente en contra de la reforma al Poder Judicial v de manera simultánea se realizaron tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como en la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En la Corte, las fricciones subie-

ron de tono y se generaron confron-taciones verbales, primero entre trabajadores a favor de la enmienda constitucional y quienes tienen días expresando su desacuerdo con la propuesta legislativa de que ministros, magistrados v jueces sean elegidos por voto popular, lo que provocó una discusión entre la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro Alberto Pérez Dayán, porque los opositores a la reforma se presentaron de manera sorpresiva en la sesión privada de la se-

#### La ministra Batres pide que le garanticen sus derechos

Ante las protestas en la Corte y pancartas en su contra que han colocado afuera de su oficina, la ministra Lenia Batres envió a la ministra presidenta, Norma Piña, un oficio fechado el 27 de agosto pasado en el que le pide que "se garantice mi acceso y tránsito libre para participar en el pleno y las salas, pues de otra forma se impide el ejercicio de la función constitucional que se me ha encomendado\*

En la Judicatura la movilización se realizó con tranquilidad y hasta la consejera Lilia Mónica López Benítez encabezó un grupo de

trabajadores, pero en la Corte, la irrupción de quienes están en desacuerdo generó que quienes están a favor, se expresaran a gritos que se escucharon en el interior del inmueble.

Opositores a la reforma convocaron a cerrar todos los accesos de la Corte a partir de las ocho de la mañana de este jueves.

En tanto, de manera simultánea, el episodio de confrontaciones en la Corte comenzó alrededor de las 10:30 horas en la sesión privada de la segunda sala, que preside Pérez Dayán, cuando los secretarios de estudio y cuenta sacaron hojas con mensajes que decían: "rechazo a la reforma judicial".

Pérez Dayán les expresó su so-lidaridad y "con el Poder Judicial en general". Batres reclamó que no era "el espacio para pronunciarse a favor o en contra de una disposición de otro poder político de nuestro país".

El presidente de la sala le replicó que sólo estaba dando cauce a la libertad de expresión" y le cuestionó en dos ocasiones "¿o usted me la va

Batres le recordó que el tema no era parte del orden del día y le propuso que si quería incorporarlo al debate lo hiciera.

Luego de la manifestación, la ministra pidió al presidente de la sala que también pasara otro grupo de trabajadores que se manifestaron a favor de la reforma. La mayoría eran de las ponencias de ella y de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Después de las manifestaciones en silencio dentro de la sala, los trabajadores de ambos grupos se apostaron en los pasillos afuera del salón. Separados de un lado y otro se confrontaron con gritos y

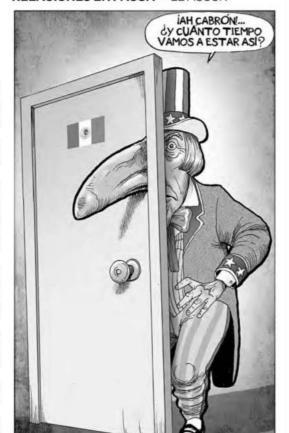

consignas a favor y en contra de la

La ministra Lenia Batres salió pedir a los trabajadores a favor de la reforma que se mantuvieran tranquilos y no contestaran provo-caciones del otro grupo. Acto seguido comenzaron los gritos y consignas entre ambos bandos, unos diciendo "¡Poder Judicial por voto popular!"; los otros "¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!"

Ante la efervescencia del momento, Pérez Dayán salió a mediar, principalmente con el grupo en contra de la reforma. "Que la calma siempre esté presente", les

## **DINERO**

Sale libre jefe de Telegram; pagó fianza millonaria // Claudia: la reforma es asunto de los mexicanos // Banxico, mensaje tranquilizador

#### **ENRIQUE GALVÁN OCHOA**

A SITUACIÓN JURÍDICA de Pável Dúrov, creador y principal ejecutivo de la red social Telegram, cambió dramáticamente durante las últimas horas. El sábado fue detenido en París y las autoridades le han fincado 12 cargos, entre ellos, complicidad en la difusión de imágenes sexuales de niños. Ser puesto bajo investigación formal en Francia no implica culpabilidad ni conduce necesariamente a juicio, pero demuestra que las autoridades judiciales consideran que hay suficientes elementos en el caso para seguir adelante. Se le concedió libertad mediante el pago de una fianza de 5 millones de euros (alrededor de 100 millones de pesos). También tiene la obligación de firmar ante la policía dos veces por semana y no se le permite salir del país.

#### No coopera con las autoridades

TELEGRAM TIENE MIL millones de usuarios en el mundo, entre ellos hay un gran
número de mexicanos. Los cargos contra
Dúrov pintan la imagen de una plataforma
que no coopera con las autoridades, como sí lo
hace, supuestamente, WhatsApp. Se le acusa
también de permitir que el crimen organizado
realice transacciones ilegales en la plataforma.
Otra red social, TikTok, anda en problemas
en Estados Unidos. O sus dueños chinos la
venden a una empresa local o se prohibirá su
operación. Sin embargo, Kamala Harris la seleccionó para hacer su campaña, buscando el
voto de los ióvenes.

### Claudia y los embajadores

LA PRESIDENTA ELECTA, Claudia Sheinbaum, volvió a abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, al hablar ante los senadores de su partido y aliados. "Cuando se gana por una mayoría tan contundente como la que ganamos, es evidente que hay un mandato del pueblo de que se cumpla lo que se planteó durante la campaña, que es la reforma al Poder Judicial". Añadió: "Entonces, ¿eso le compete a quién? A los mexicanos y a las mexicanas. Hay otros temas que nos competen a Canadá, México y Estados Unidos, como el tratado (T-MEC), como temas conjuntos que se tratan o que se han tratado en este sexenio, de seguridad, incluso de migración, temas de cooperación, de todo tipo. Hay amistad, pero tenemos que ser muy claros de que lo que le corresponde a los mexicanos, le corresponde

a los mexicanos. No tiene por qué haber más tensiones". Sin embargo, los embajadores de Estados Unidos y Canadá no han rectificado sus posiciones y sigue la pausa en las relaciones que anunció el Presidente López Obrador.

#### Los chuchos perdieron a sus senadores

EL DRAMA DE los chuchos Zambrano y Ortega es enorme: se quedaron sin partido y sin sus únicos dos senadores. En la mencionada reunión del grupo de Morena y aliados con Claudia hicieron su debut los ahora ex perredistas José Sabino Herrera, tabasqueño, y Araceli Saucedo, michoacana, como miembros de la bancada que dirige Adán Augusto López. "No le debo nada a nadie, no le debo nada al PRD y no me pueden expulsar de un partido que ya no existe", declaró la legisladora.

#### Mensaje tranquilizador

HASTA AHORA LA comisión de cambios que integran el Banco de México y la Secretaría de Hacienda no ha visto la necesidad de intervenir en el mercado para mantener la estabilidad del peso, anunció la gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja. Mencionó que las pérdidas obedecen mucho a factores globales, aunque también internos. Ayer el peso siguió su recuperación.

#### Ombudsman social Asunto: los preocupados

AL VECINO PAÍS del norte le preocupa mucho que en México "la elección popular de los jueces no aborde la corrupción", pero ¿a cuántas personas que no son estadunidenses igualmente les preocupa que alguien con el historial de Donald Trump pueda llegar a la presidencia de Estados Unidos?

Fernando Quiroz Nácar

#### Twiteratti

HACE TIEMPO ANTICIPÉ que la desaceleración ya estaba aquí. Señalé que el crecimiento del año dificilmente superaría 1.5 por ciento. Hoy el Banco de México anunció una reducción significativa en sus pronósticos para 2024 y 2025. Para 2024 espera 1.5 por ciento (antes 2.4 por ciento) y para 2025 sólo 1.2 por ciento.

@esquivelgerardo (Ex subgobernador de Banxico)

Facebook, Twitter: galvanochoa Correo: galvanochoa@gmail.com



▲ Desde la Facultad de Derecho de la UNAM, estudiantes y maestros marcharon después de mediodía en contra de la reforma al Poder Judicial. Foto Germán Canseco

# La mayoría en la Concanaco apoya la reforma al Judicial

**ALEJANDRO ALEGRÍA** 

La mayoría de los miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) está a favor de la reforma al Poder Judicial tal como la propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque existe mucha corrupción, revela un sondeo realizado entre agremiados del organismo empresarial con mavor antigiedad en la país

yor antigüedad en el país.

"La mayoría, de acuerdo con la encuesta, establece que sí se debe hacer una reforma al Poder Judicial y también confirma el dato de que el sentir, porque es una percepción, es que el Poder Judicial tiene un alto índice de corrupción y estamos hablando más de 70 por ciento", declaró en conferencia Octavio de la Torre de Stéffano, dirigente de la Concanaco-Servytur.

Según el sondeo realizado en días recientes por una consultora externa, 52 por ciento de los agremiados está de acuerdo con que el Congreso de la Unión realice los cambios en el sistema judicial, mientras 48 por ciento está en desacuerdo. Aunque seis de cada 10 propietarios de negocios comerciales y de servicios confia en el gobierno del presidente López Obrador para el manejo de la reforma que discutirán los legisladores en septiembre, el nivel de confianza es mayor (siete de cada 10) para el mismo tema en la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Con lo anterior, la Concanaco, que representa al sector que aporta dos terceras partes de la economía, se coloca como el primer organismo del sector privado que respalda la iniciativa, aunque De la Torre de Stéffano acotó que los jueces que se elijan deben ser personas capacitadas en sus áreas.

De acuerdo con el sondeo, los empresarios de las actividades terciarias también consideran que es necesario que el Poder Judicial cuente con un órgano que se encargue de vigilar a los jueces.

El dirigente de la Concanaco comentó que si bien sus agremiados perciben "mucha corrupción", existe una confusión al creer que los fiscales generales o de los estados o los ministerios públicos son parte del Poder Judicial.

# Estudiantes y maestros de la UNAM marchan contra las modificaciones

VÍCTOR BALLINAS

Miles de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho realizaron una marcha por Ciudad Universitaria y se dirigieron a la sede del Consejo de la Judicatura Federal, en respaldo al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial y en rechazo a la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes criticaron la elección de ministros, magistrados y jueces por medio de elecciones.

Poco después del mediodía los estudiantes partieron desde su Facultad rumbo a la sede del Consejo de la Judicatura Federal.

Las consignas no pararon durante el trayecto: "El juez imparcial es de carrera judicial", "Poder Judicial, contrapeso nacional", "sin color, sin partido, la justicia se ha impartido", "se ve, se siente, la UNAM está presente", "no a la eliminación de órganos autónomos",

'por la defensa de la democracia

constitucional".

Los estudiantes hicieron una parada en Rectoría y entregaron un documento en el que solicitaron que "la institución académica emita una orinión sobre esa reforma"

ta una opinión sobre esa reforma". Los estudiantes prosiguieron por Insurgentes. Al llegar al CJF cientos de trabajadores los esperaban. Entonces sonaron fuerte los gritos: "ese apoyo si se ve, creció y se multiplicó".

Frente a la sede del Consejo, Aldair Rodríguez García dio lectura al posicionamiento de los estudiantes y profesores: "nos oponemos a una reforma que en lugar de fortalecer el sistema judicial podría relajar la función jurisdiccional a los intereses ideológicos o políticos predominantes. Como futuros abogados y ciudadanos comprometidos consideramos que esta reforma amenaza con socavar el valor de nuestra formación y la integridad del sistema de justicia".

Los estudiantes fueron recibidos por los consejeros Mónica López Benítez y José de Jesús Cruz Sibajá.



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ





# Sheinbaum da bienvenida a 2 senadores perredistas que brincaron a Morena

Adán López presidirá la bancada, que está a un voto de la mayoría calificada

ANDREA BECERRIL Y ALMA MUÑOZ

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida a los dos senadores perredistas que se pasaron a las filas de Morena y destacó que con ello, el "histórico" grupo parlamentario del partido guinda se integrará de 66 legisla-dores, y junto con los escaños de sus aliados suman 85, por lo que están a un voto de lograr la mayoría calificada en esa cámara.

La futura mandataria asistió a la reunión plenaria donde se constituyó el grupo de Morena en el Sena-do, donde reconoció "la valentía" de Araceli Saucedo y José Sabino Herrera por decidir integrarse a la 4T. Luego, en conferencia de prensa, los mantuvo a su lado v los escuchó expresar que siempre han militado en la izquierda, que llegan a apoyar las reformas constitucionales que integran el plan C y siempre serán

aliados de su gobierno. Asimismo, Sheinbaum anunció que la fracción morenista eligió por

unanimidad a Adán Augusto López Hernández como su coordinador en el Senado para los próximos seis años, y propusieron a Gerardo Fer-nández Noroña como presidente de esa cámara para el primer año de la legislatura que empieza este

El tabasqueño José Sabino Herrera, "Chavo, para mis amigos", expresó que una vez que el PRD perdió el registro, junto con su compañera de Michoacán, Araceli Saucedo, "sin pensarlo mucho" la decisión fue unirnos a los ideales de la izquierda" y permanecer al lado del pueblo. Insistió en que tanto él como Saucedo "nacimos y nos quedamos en la izquierda" y acompañaron la lucha de Andrés Manuel López Obrador."

Por su parte, Saucedo expresó que será un honor estar en Morena y felicitó a Sheinbaum por haber logrado ser la primera mujer en 200 años que llega a la Presidencia de la República. Se definió como una mujer de territorio que tiene 20 años de recorrer Michoacán, y tanto ella como Herrera, "no podríamos pensar en ser parte de la derecha,

sido desde la izquierda". Por su parte, Lopez Hernández, quien un día antes aseguró no haber hablado con los ahora ex perredistas, ayer presumió que con sus 66 senadores, Morena cuenta con dos más de la mayoría simple y junto con sus aliados queda a un voto de la mayoría calificada que esperan conseguir.

Podrán aprobar solos, sin problemas, que Fernández Noroña presida el Senado y lo acompañen Imelda Castro, en la vicepresidencia, y Verónica Camino y Julieta Ramírez Pineda como secretarias.

Durante la reunión se nombró a Ignacio Mier vicecoordinador gene ral y a Higinio Martínez y Sasil de León vicecoordinadores. También se aprobó el Estatuto de Grupo de Morena para la 66 y 67 legislaturas, que permite a la bancada sumar a enadores postulados y electos por el partido guinda, los de otras fracciones parlamentarias y los de sin partido que soliciten incorporar se. Fue así que lograron pasar de 60 a 66 escaños. La presidenta electa fue recibida

con el ya clásico "¡Es un honor estar con Claudia hoy!" y despedida tam-bién entre aplausos en un hotel al sur de la Ciudad de México.

# Ratifican a Ifigenia Martínez al frente de San Lázaro y empiezan los jaloneos

ENRIQUE MÉNDEZ Y **FERNANDO CAMACHO** 

Por unanimidad de los diputados de Morena, Ifigenia Martínez fue ratificada como su propuesta para pre-sidir la Cámara a partir del primero de septiembre, y la bancada entró a resolver otros cargos internos, lo que reveló los jaloneos internos,

También por unanimidad, Alfon-so Ramírez Cuéllar fue elegido vice coordinador de política legislativa, el segundo cargo en importancia en

Durante la reunión, el coordi-nador del grupo, Ricardo Monreal Ávila, intentó que se votara su propuesta para que Fernando Castro Trenti –quien como priísta perdió la gubernatura de Baja California en 2013- fuera el coordinador de finanzas del grupo. Sin embargo, acotó que, a petición expresa de Ramírez Cuéllar, retiraba el punto.

Diputados asistentes al encuentro señalaron que Monreal les dijo: "ustedes saben que no me interesa el dinero, me interesa la política' En cambio, y sin que la figura esté considerada como parte de la estructura de la bancada, Monreal designó a Pedro Haces "coordinador operativo" del grupo.

Después, los legisladores se enfrascaron en tres votaciones que alargaron la sesión plenaria de Morena en San Lázaro.

Primero, en un voto que aplastó tres a uno a Dolores Padierna, Morena designó vicepresidente a Sergio Gutiérrez Luna, quien sustituirá las ausencias de Ifigenia Martínez.

Después, en una elección que dividió al grupo, Gabriela Jiménez Godoy ganó la otra vicecoordinación, apenas por un sufragio de diferencia con Merilyn Gómez Pozos.

Cuando se cantó el resultado de 109 votos en favor de Jiménez Godoy y 108 de Gómez Pozos, surgieron voces de diputados que trataron de impugnar el cómputo, pero Monreal paró: "aquí se respeta la democracia, lo que salió, salió

El ejercicio para definir una de las secretarías de la mesa directiva' frag-mentó aún más las preferencias de la bancada, pues se inscribieron cinco diputados, tres de ellos del estado de México, que rompieron el acuerdo para presentar una sola nominación.

De la bancada mexiquense se anotaron Monserrat Ruiz Páez propuesta de la gobernadora
 Delfina Gómez-, quien llegó a la
 Cámara bajo las siglas del PVEM

v saltó a Morena: Mónica Álvarez emer –prima del ex secretario de gobierno local Ernesto Nemer- y la ex alcaldesa de Coacalco Julieta Villalpando, quien ganó.

Morena no presentó ayer su reglamento, y para tratar de subsanar esa laguna se nombró un grupo de trabajo que redactará un proyecto; lo integran, entre otros, Carol An-tonio Altamirano, Luis Humberto Fernández y Mario Zenteno, ex director del Issste.

Al final, a Ifigenia Martínez se le planteó en entrevista que presidir la Cámara durante el primer año de la 66 legislatura será un reto para ella. Respondió: "ahí si no. Digo, ahí sí no lo he pensado todavía con calma, ya lo iré pensando, porque no es trabajo de una persona, sino de equipo, y en este caso, del país".



Padierna, fuera de la vicepresidencia; va Gutiérrez Luna

**EN PAUSA** ROCHA

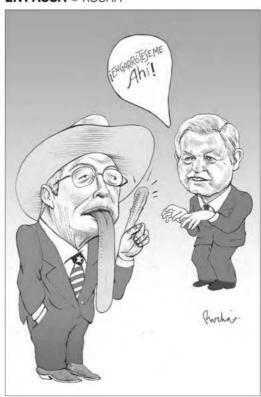

# Nuevos integrantes de la 4T, en la campaña pedían voto por Gálvez

DE LA REDACCIÓN

La senadora electa Araceli Saucedo, quien ayer confirmó que deja el PRD para incorporarse a la próxima bancada de Morena, apenas en mayo pasado llamaba en sus espots de campaña a "poner un alto a la destrucción y retroceso que Morena ha significado para el país"

Mientras José Sabino Herrera. el otro perredista que se suma a la fracción del partido guinda, expre-só en otro mensaje: "Así como tú, yo también estoy cansado de los políticos chapulines de siempre"

En tanto, tras la incorporación de ambos a la Cuarta Transfor-mación, dirigentes de partidos de oposición afirmaron que con su decisión "traicionaron a millones de mexicanos".

Hasta ayer, en las redes sociales de Saucedo aún se podía consultar los videos que emitió durante la pasada campaña electoral. En uno de los mensajes, publicado a principios de mayo, se comprometía a recuperar programas de calidad en salud y educación: "Votar por el PRD es el camino que tenemos los ciudadanos que queremos poner un alto a la destrucción y retroceso que Morena ha significado para el país", expresaba.

En sus mítines, también pedía el voto para la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez y por la coalición que integraron PAN, PRI

En tanto, Herrera, conocido como Chavo Herrera, criticó en otro espot a los "políticos chapulines"; decía que "para ser un buen polí-tico hay que tener palabra y saber cumplir con acciones".

Destinó parte de su estrategia a videos en Tik Tok. El último de la campaña lo hizo acompañado por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, donde llamaron a votar por Gálvez.

Luego de confirmar que ingresarán a la bancada de Morena en el Senado, Zambrano reprochó que ambos "le dan la espalda a la militancia del PRD y a las mujeres y hombres que votaron por ellos en Michoacán y Tabasco. Ahora sí entramos de lleno al sendero de la muerte de la democracia mexicana".

En tanto, el dirigente del PAN, Marko Cortés, aseveró que "no es ni el primer día de sesiones y ya tenemos a dos inscritos en el muro de la vergüenza nacional". Consideró que ambos "traicionaron a millones de mexicanos que votaron para defender al país, para ser oposición y no venderse al

### LA JORNADA Jueves 29 de agosto de 2024

## **ASTILLERO**

¿Disfrutarán los opositores lo votado? // Soberbia que se vuelve bumerán // Ohuira: presión para abrir planta // Amenazas a defensores de bahía

#### JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

AL VEZ LA producción teóricopropagandística más elaborada y difundida de la oposición, luego de las elecciones de junio pasado, sea la frase, con características de bumerán, que pretende ser acusatoria, justificatoria y burlona: "disfruta lo votado".

CON DESPARPAJO, QUE en realidad es desmemoria y/o inconsciencia, los electoralmente derrotados con histórica contundencia este año (que también lo fueron en 2018) juegan a echar en cara a quienes votaron por la continuidad de la llamada 4T una especie de corresponsabilidad por los hechos de violencia, corrupción e injusticia que siguen sucediendo en nuestro país.

LA MAROMA RETÓRICA pretende culpar a los votantes de la persistencia de problemas críticos, que vaya que los hay, como si antes de las elecciones recientes no hubieran existido (y esa persistencia no la hubieran percibido los votantes) e incluso como si no hubieran sido incubados en las etapas de dominio de personajes y factores de poder ahora "opositores".

"DISFRUTAR LO VOTADO", dicho por una oposición tan doblegada, implica una tentativa de autoexculpación desde la soberbia admonitoria, una aspiración infundada de supremacía cívica y moral, un boceto fallidamente ingenioso de las derrotas propias adjudicadas a las mayorías ajenas, las cuales no supieron "entender".

LA IRONÍA, EN todo caso, se ha vuelto bumerán contra los doctrinarios del disfrute perdido: hoy los dardos burlescos han sido redireccionados. En una secuencia natural y anunciada de los resultados en urnas de junio pasado se ha declarado un radical predominio legislativo de Morena y sus aliados en primera instancia (falta la definitiva, a cargo del Tribunal Electoral, donde tres de los cinco magistrados votantes han estado cargados hacia la 4T).

EN ESTRICTO SENTIDO y conforme a su elaboración retórica disfrutona, a los opositores se les podría enfrentar a la realidad jurídica e institucional aprobada por mayoría en la reciente sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral: disfruten lo votado. Porque, a fin de cuentas, de esa matriz votante deviene que las mayorías calificadas de Morena y sus aliados en San Lázaro (holgada) y la virtual en el Senado (ya a un voto de distancia, gracias a la fuga de dos miembros del fallecido PRD) están en vía de tener la proporcional facultad de aprobar reformas constitucionales, sin necesidad de mayores negociaciones. ¿Disfrutarán esos opositores lo votado?

EN OTRO TEMA: se conjugan diversos factores que pretenden imponer, desde vías judiciales, mediáticas y políticas, la apertura de la repudiada planta productora de amoniaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, en medio de un sostenido rechazo de pobladores de esa región.

EL GRAN NEGOCIO particular de la citada planta ha sido apoyado por instancias federales (la Secretaría del Medio Ambiente, cuya titular, María Luisa Albores, incumplió sus promesas de ir a la bahía para atender directamente a los opositores), estatales (el gobernador Rubén Rocha Moya ha sido militante promotor del negocio, además de que ahora necesita consolidar alianzas locales, en el contexto de su debilitamiento por el caso Mayo-Chapito-Cuen) y municipal (el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, original impulsor del negocio desde que era secretario general del gobierno estatal; político de densidad que atemoriza a opositores, quienes cada vez reciben más amenazas de acciones fisicas en su contra).

MUCHA ATENCIÓN REQUIEREN los delicados asuntos nacionales e internacionales en curso, pero no debe perderse de vista el riesgo de acciones violentas contra los defensores de la Bahía de Ohuira y, a la vez, la posible reacción de airada protesta si se insiste en imponer el inicio de la construcción de la citada planta.

Y, MIENTRAS A Gerardo Fernández Noroña le han dado un cargo de relativa compensación, para presidir por un año la mesa directiva del Senado, con el paisano Adán Augusto López Hernández como jefe político de dicha cámara i hasta mañana!

## SHEINBAUM CELEBRA "VALENTÍA" DE EX PERREDISTAS



▲ Los senadores Araceli Saucedo y José Sabino Herrera subrayaron ayer a la

presidenta electa su formación de izquierda y su apoyo a la 4T. Foto Luis Castillo

# El presidente nombra a jueces federales en EU y los ratifica el Senado

JIM CASON Y DAVID BROOKS

CORRESPONSALES WASHINGTON Y NY.

La mayoría de los estados de la Unión Americana elige a sus jueces, y la Constitución establece que todo juzgador federal debe ser nombrado por el presidente y ratificado por el Senado.

A escala local, hay varios sistemas para seleccionar a togados en todos los niveles. Por ejemplo, 20 estados lo hacen mediante elecciones no partidistas, otros nueve por comicios donde los candidatos son afiliados a un partido, y en siete más primero son nombrados por el gobernador para un primer periodo, pero después deben someterse a relección, según datos compilados este mes por el centro no partidista Brennan Center for Justice. En otros estados, el gobernador o la legislatura nombran a jueces y en otros se emplea un sistema hibrido.

Unas 14 entidades los seleccionan del Tribunal Estatal Supremo, y hay otros sistemas para seleccionar a jueces a tribunales de apelación estatales.

La Constitución de Estados Unidos requiere que todo juez federal, desde la Suprema Corte, las cortes de apelación y tribunales federales sean nominados por el presidente y ratificados por el Senado, y sus plazos son vitalicios.

# MC mantiene a líderes de bancadas en el Congreso

#### NÉSTOR JIMÉNEZ

Rumbo al inicio de la próxima legislatura, Movimiento Ciudadano nombró de nueva cuenta como coordinadores de sus bancadas a Clemente Castañeda en el Senado y a Ivonne Ortega en la Cámara de Diputado. A su vez, el dirigente de esta fuerza política, Dante Delgado, pidió a los emecistas difundir las presuntas irregularidades que llevaron a Morena a obtener el número de integrantes que tendrán en ambas cámaras.

Durante la reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional, instancia del partido encargada de encaminar los ejes del partido, y a la que asistieron los legisladores federales y estatales electos, así como los próximos gobernantes emanados de MC, "se les dio a conocer, se dio oda la información de lo que significa el fraude a la Constitución que ha tolerado para nosotros, absurda e inexplicablemente, un Instituto Nacional Electoral que está muy lejos de cumplir con su responsabilidad. Toda vez que se había hecho mal antes, se han seguido haciendo mal las cosas", señaló Dante Delgado.

Por su parte, Ivonne Örtega detalló que los integrantes de este partido harán una campaña para difundir la diferencia entre los votos registrados el 2 de junio y el número de curules asignadas para los diputados plurinominales de MC. También, adelantó que uno de los temas que abordarán en la legislatura que comienza en septiembre es una eventual reforma electoral.

# Planear con cuidado ruta judicial, demanda el Verde

#### FERNANDO CAMACHO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Carlos Puente Salas fue nombrado de nueva cuenta coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, y luego de celebrar que en la 66 legislatura su partido será la segunda fuerza política en San Lázaro, llamó a planear con cuidado la ruta de aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), para "hacer bien las cosas".

Entrevistado ayer, luego de que terminó su proceso de inscripción como diputado, Puente indicó que tras realizarse hoy la sesión constitutiva de la Cámara, se reunirá la Junta de Coordinación Política, para definir el orden del día de la primera sesión ordinaria, donde se dará publicidad al dictamen respectivo. La presidenta electa, Claudia

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, "hizo un llamado a la reflexión a los legisladores, a poder abordarlo en la primera sesión ordinaria (el primero de septiembre). No quita nada que podamos ir avanzando; habrá que sentarnos a ver pros y contras, tiempos y valoración", expuso.

Interrogado sobre el exhorto de Sheinbaum para no precipitar la aprobación de la reforma al PJF, Puente destacó: "creo que hay que ordenarlo y hacer bien las cosas. La presidenta electa es una mujer seria, profesional, le gusta hacer bien las cosas y así lo yamos a hacer...





ENCABEZARÁ LA CÁMARA ALTA UN AÑO

# Opositores insultan y rechazan a Noroña como presidente del Senado

Ofrece actuar de forma institucional y con respeto // Honrosísima tarea, señala

GEORGINA SALDIERNA Y ANDREA BECERRIL

Como próximo presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña ofreció ayer actuar de forma institucional y con respeto a la oposición, ya que es una tarea "honrosísima" ocupar ese cargo. Sin embargo, su elección provocí el rechazo immediato del PAN.

Lilly Téllez amenazó con "hacerle la vida de cuadros" y lo insultó de nueva cuenta. El cargo "no le quita lo chango", subrayó. A su vez, el dirigente del blanquiazul, Marko Cortes, consideró que el bloque mayoritario tenía muchas otras personas que pudieron ser las ideales para llamar al orden y a la buena conducta. Fernández Noroña "es el más inadecuado", apuntó.

Los compañeros del nuevo presidente del Senado lo defendieron. Saúl Monreal deploró los dichos de Téllez e hizo votos porque en lugar de la ofensa prevalezcan el diálogo y el debate. Ignacio Mier, vicecoordinador del grupo parlamentario guinda, apuntó que Noroña "es un gran cuadro, preparado y culto. Conoce como nadie el reglamento y sabe debatir cuando se tiene que debatir".

debatir cuando se tiene que debatir". Confió en que hará una presidencia imparcial, que facilite la discusión y el debate, garantice los equilibrios y trabaje con la representación del pleno de esa cámara, no de la fracción parlamentaria de Morena.

Durante la reunión plenaria de los senadores morenistas, en la que se le eligió como presidente del Senado, Gerardo Fernández dijo a sus correligionarios: "Hasta ustedes me van a desconocer", en relación con la conducta que mantendrá en el cargo.

Como grupo mayoritario, el partido guinda se quedará con los dos órganos de gobierno de la cámara alta, que son la presidencia de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, pero además recuperará el Instituto Belisario Domínguez, que en la legislatura que ayer concluyó estuvo en manos del PRI, y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

nacionales Gilberto Bosques.
Para alcanzar los 66 escaños,
Morena negoció la adhesión de
dos ex perredistas así como la de
cuatro legisladores de PT y PVEM,
pues originalmente tenían 60. El
coordinador de la bancada, Adán
Augusto López, presumió que con
los 66 rebasan la mayoría simple.

Por otra parte, la mayoría sostendrá esta mañana una reunión previa a la instalación del Senado parala 66 legislatura, en la que se definirá la integración de las comisiones de trabajo, entre ellas la de Puntos Constitucionales y Justicia, que son torales para la reforma judicial.

## COMPROBACIÓN • HERNÁNDEZ



# Magistrada que desaprobó elegir jueces por concurso ahora impugna la reforma

JESÚS ESTRADA

CORRESPONSAL CHIHUAHUA, CHIH.

En 2022, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, avaló, junto con la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, una reforma a la Constitución local que permite la designación de magistrados estatales sin concurso de oposición.

Sin embargo, el martes en la noche encabezó una protesta en repudio a la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF) que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que elimina la carrera judicial.

Hernández Acosta, quien nunca ha ganado un concurso de oposición, señaló que la iniciativa "es una revancha" y la Cámara de Diputados pretende aprobarla mediante un falso proceso de foros legislativos.

Desde julio pasado se ha reunido con la mandataria, acompañada por los magistrados del tribunal local, con el objetivo de preparar una estrategia de amparos y otros recursos jurídicos en rechazo al esquema de elección democrática de jueces.

Éntre los mecanismos de defensa jurídica, propuso al gobierno chihuahuense contratar despachos internacionales especializados en el tema, de la Corte Interamericana y solicitar medidas cautelares para evitar la aplicación de la reforma en el Poder Judicial estatal.

Públicamente, Myriam Hernández declaró que el PJF "es contrapeso de los abusos de los otros dos poderes del Estado, los cuales pretenden avasallarnos y vernos como el patio de la casa del poder y de la democracia". No obstante, en mayo de 2022 promovió una reforma al artículo 101 de la Constitución de Chihuahua, junto con Campos Galván y el PAN, la cual desapareció los concursos de oposición en el TSJ y permitió la elección de magistrados sin examen, a través de una comisión política de tres personas y no una comisión técnica.

Asimismo, defendió que eliminar los concursos de oposición y el requisito de carrera judicial para concursar por magistraturas vacantes era justo porque elimina privilegios, además de que "los exámenes de oposición no garantizan procedimientos transparentes".

# Morena se une al Partido Socialista de España contra la ultraderecha mundial

NÉSTOR JIMÉNEZ

Morena firmó un convenio de colaboración con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el objetivo de "estar unidos contra la estrategia de la ultraderecha en el mundo, que tienen conexiones internacionales", así como impulsar políticas progresistas en los dos países.

"Tienen en el Partido Socialista a un aliado para dar la batalla a la ultraderecha, en lo lógico y lo político; a un socio para combatir estrategias y fuerza ante los desafíos; a un amigo para celebrar el triunfo del progreso, tanto en España como en México, y un hermano para



En Europa nadie se ha pronunciado contra reformas en México, dice lider del PSOE seguir creciendo y compartiendo durante los próximos años", sostuvo ayer el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, al presentar detalles del acuerdo "para la formación, la organización y la solidaridad" entre ambos institutos rediciose.

institutos políticos.
En conferencia de prensa junto con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas, El Fisgón, el político español aseveró que hay una "ola reaccionaria que recorre el planeta y que sólo busca cancelar derechos sociales y blindar los privilegios a unos pocos a costa del sufrimiento de la gran mayoría".

Alertó, además, que su amenaza "es real y grave; no sólo buscan frenar el progreso y postergar las grandes transformaciones sociales, sino volver atrás en los avances en los derechos que ya hemos conquistado".

Conquistado:
Como ejemplo, expuso que los gobiernos de derecha se han caracterizado por desacreditar los sistemas públicos de salud o de pensiones, con la intención de obligar a la contratación de seguros privados. "Combatimos al mismo enemigo, la ultraderecha que se ha instalado a escala internacional, y las mismas mentiras, a uno y otro lado del océano". agregó.

Consultado sobre si los empresarios españoles les han expresado tener alguna preocupación, respondió: "me atrevo a decirle que ninguna, ninguna preocupación.

"Viendo la reacción de algunos de los que se oponen a la propuesta de la reforma (judicial), igual es que van por el buen camino. Yo les quiero decir que desde Europa no nos hemos posicionado en contra; ningún país europeo, ni la Unión Europea, se ha posicionado en contra de la reforma que están haciendo", dijo Cerdán, quien expresó que respeta las iniciativas que se debaten en el Congreso de la Unión.

A la vez, apuntó que desde el PSOE coinciden con la visión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a quien definió como un referente internacional.

En tanto, durante la conferencia de prensa, el dirigente nacional morenista se refirió a la incorporación de los dos senadores electos del PRD a la próxima bancada del partido guinda en ese órgano legislativo.

"Nosotros no tenemos negociaciones en lo oscurito. Lo que nos une a quienes estamos en este proyecto, en este movimiento, son ideales, valores, y compartimos un proyecto de nación", aseguró Delgado.



# Confirma el Tribunal Electoral mayoría de la 4T en San Lázaro

## Declara "infundadas" quejas de partidos y ciudadanos

FABIOLA MARTÍNEZ Y LILIAN HERNÁNDEZ

Al consumar el proceso electoral federal 2023-2024, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría (cuatro votos contra uno) la asignación de legis-ladores de representación proporcional que da a Morena y aliados 364 de 500 curules en la Cámara de Diputados, una holgada mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.

La resolución, que es definitiva e inapelable, dejó a Morena a tres escaños de lograr ese alcance en el Senado.

En una sesión de casi cuatro horas, el tribunal desahogó 8 mil 528 impugnaciones, aunque por diferen-tes vías había recibido un alud sin precedente de 13 mil 513, la mayoría contra la "sobrerrepresentación" y

traspaso de votos en favor del partido guinda y coaligados.

Con matices, salvo la magistrada Janine Otálora, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez declararon infundados los alegatos de tres partidos de opo-sición (PRI, PAN y MC) y de particulares. Los juzgadores concedieron que el sistema electoral puede mo-dificarse porque presenta "distorsio-nes no malignas", "incoherencias" y "deficiencias", pero los cambios tendrían que ser de cara a los siguientes comicios, de 2027.

De la Mata, ponente de los asuntos centrales, expuso que con base en el sistema mixto (300 de mayoría relativa definido en urnas y 200 de representación proporcional), no es válido decir que si una coalición obtuvo 54.6 por ciento de los votos le tocaría esa misma proporción de asientos en la Cámara de Diputados.

Las reglas del sistema establecen que es jurídicamente válido que cada partido esté sobrerrepresentado en ocho puntos en relación con el porcentaje de la votación nacional. De ahí que, consideró, los inconformes basaron sus alegatos en premisas falsas: "nos guste o no, nuestro modelo actual no es de proporcio-

nalidad pura, sino mixto", dijo. "¿Se podrá cambiar para 2027? Ciertamente sí, pero hasta enton-ces, mientras la Constitución, la ley y los precedentes no se modifiquen, el deber de las autoridades electorales es aplicar las actuales reglas del juego"; cancha pareja, advirtió. De la Mata y la presidenta del TE-

PJF, Mónica Soto, recordaron que la fórmula de asignación de pluri-nominales está en la Constitución y sus límites datan de 1996, a partir de la votación obtenida por partido, no por coalición. Esa fórmula ha beneficiado en

su momento a diferentes fuerzas políticas, por lo que no se puede in-terpretar la Constitución de modo diferente sólo por el descontento de algún contendiente, explicaron.

# Rechaza el TEPJF impugnaciones a escaños de Corral, Lilly Téllez y Anaya

LILIAN HERNÁNDEZ Y FABIOLA MARTÍNEZ

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó ayer la asignación de esca ños en el Senado como resolvió el Instituto Nacional Electoral (INE) para la legislatura que se instala

El tribunal rechazó las impugnaciones contra las senadurías plurinominales del ex gobernador Javier Corral, por Morena, y de Ricardo Anaya y Lilly Téllez, del PAN.

El partido guinda aseguraba que ambos panistas no eran elegibles. Alegó que el primero era prófugo

de la justicia y radicaba en Estados Unidos y que la segunda no tenía un modo honesto de vivir.

Los magistrados de la sala superior descartaron esos alegatos y confirmaron los dos escaños para la fracción blanquiazul, que estará integrada por 22 legisladore.

En el caso de Anaya, el proyec-to de sentencia, a cargo de Janine Otálora, consideró que Morena no expone "argumentos concretos para sustentar" sus dichos.

Y en el asunto de Téllez, quien repetirá como senadora, el TEPJF señaló que no hay fundamento para declararla inelegible.

Lo mismo determinó para Corral, impugnado como inelegible por tener una orden de aprehensión en su contra de la Fiscalía Estatal de Chihuahua y resultar así considerado prófugo de la justicia

Sin embargo, el pleno de la sala superior ratificó la decisión del INE y otorgó el asiento al ex gobernante. En la sesión de ayer, los cinco

magistrados resolvieron por una-nimidad desechar las 8 mil 528 demandas presentadas por partidos y ciudadanos, "al carecer de interés jurídico y legítimo". El tribunal se basó en que la ley electoral esta-blece que sólo los partidos o las candidaturas pueden controvertir la asignación de las 200 diputaciones federales de representación proporcional.

# Resolvimos sin miedo a críticas y amenazas, dice la magistrada Soto

FABIOLA MARTÍNEZ Y LILIAN HERNÁNDEZ

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-deración (TEPJF), Mónica Soto, sostuvo ayer que durante el pro-ceso electoral federal 2023-2024, esa máxima instancia resolvió sin temor a críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, juzgar con libertad y con apego a derecho".

Subrayó que el TEPJF emite sentencias "desde una perspec-tiva estrictamente jurisdiccional, dejando de lado cualquier orientación política, económica o cultural".

El último asunto que resolvió el tribunal fue la integración del Congreso de la Unión, que confirma la mayoría calificada de Morena y aliados en la Cámara de Diputados.

"Pondremos punto final y damos definitividad a los resultados de la votación emitida el pasado 2 de junio, donde 60 millones 116 mil 184 mexicanos expresamos nuestra voluntad de manera li-bre", dijo Soto, al inicio de la sesión del pleno de la sala superior.

Puntualizó que tras las resoluciones del Instituto Nacional Electoral relacionadas con el Congreso, el tribunal recibió "cientos de correos, amicus curiae (expre-siones ciudadanas) y un nutrido número de impugnaciones que superan las 8 mil admitidas a

Afirmó que todos fueron escuchados y los magistrados actuacinados y los magistrados actua-ron con el convencimiento de que su principal labor es "garantizar el acceso a la justicia y los dere-chos político-electorales de la ciudadanía. Nuestro compromiso es con México y su Constitución". Frente a los cuatro integrantes

de la sala superior y un auditorio lleno, principalmente con perso-nas de la Escuela Judicial Electoral, añadió que en las urnas la sociedad mexicana expresó su opinión y determinó lo que que-ría para los próximos seis años.

El tribunal está obligado a recoger el sentir de las mayorías, de acuerdo con las reglas establecidas, añadió.

La actuación de los magistrados fue, como desde hace 28 años, con responsabilidad pública, profesionalismo y apego a los principios, expresó.

# Presentan libro de José Agustín y Francisco Ortiz Pinchetti

**ALONDRA FLORES SOTO** 

La presentación del libro Dos hermanos, un país devino en homenaje para recordar al recientemente fa-Îlecido José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los autores de las memorias e se entreveran con la evolución del México contemporáneo y las aspiraciones de democracia

Los detalles de la presentación ya estaban programados, que se realizara en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec, los presentadores y la fecha, lo cual fue planeado por el propio José Agustín. Ante la repentina muerte del fiscal especializado en materia electoral, la reunión "la llevamos a cabo tal cual, como un homenaje a su memoria", relató Francisco Ortiz Pinchetti, el otro autor del libro recientemente publicado por la editorial Porrúa.

"Este libro es un ejercicio singular en el que prevalecen la tolerancia y el respeto, en el que el telón de fondo es la transición de México a la democracia. José Agustín lo cuenta como promotor y protagonista. Yo como el cronista que soy.'

Los dos hermanos, uno aboga-do, el otro periodista, describen en las páginas momentos de la historia contemporánea del país y la manera personal en que la atravesaron. El 2 de octubre en Tlatelolco; el Halconazo en el Jueves de Corpus de 1971; las cuestionadas elecciones en Chihuahua. en 1986; el golpe al periódico Excélsior y el triunfo de Vicente Fox en 2000 son algunos de estos episodios narrados. Con el tiempo, no coincidieron respecto a su posición sobre Andrés Manuel López Obrador.

Francisco Ortiz admitió que en los últimos años discreparon radicalmente sobre la visión del presente político de México. "Sin embargo, superamos siempre esas diferencias y respetamos mutuamente nuestros puntos de vista diferentes. Corroboramos que se puede disentir, pero con apertura, diálogo y tolerancia".

Comentó que poco antes de la pandemia, después de un curioso malentendido, decidieron escribir cada quien su respectiva visión de



Francisco Ortiz Pincheti. Al centro, Lorenzo Meyer. Foto Marco Peláez

México desde el tamiz de sus propias vidas y publicar ambos textos en un solo libro, "afortunadamente culminamos este proyecto".

El ex reportero de Excélsior y la revista Proceso, especializado en temas electorales, reconoció que "muchas veces compartimos nues tras experiencias personales y coincidimos en apreciaciones sobre los

acontecimientos políticos nacionales. No coincidíamos en cambio en el tema de las geometrías políticas e ideológicas'

En julio pasado, ambos autores presentaron la novedad editorial en Oaxaca, pero ya no se pudo repetir la cita en la Ciudad de México, que a pesar de la fatalidad se realizó aver, en el día de San Agustín.





RESUMEN del Acuerdo por el que se da inicio al procedimiento para la emisión de la Declaratoria como Zona de Monumentos Históricos, de la superficie de 10-66-51.6 hectáreas, ubicada en la localidad de la Antiqua, municipio de la Antiqua, estado de Versouz de Ignacio de la Llave.

ubicada en la localidad de La Antigua, municipio de La Antigua, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Cultura. - Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., 7o. fracciones I y XII de la Ley Orgánica de Instituto Nacional de Antropología e Historia, 3º fracción IV, 5o. Ter fracción I, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como 9 y 9 bis del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y considerando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural adoptado en París el 23 de noviembre de 1972, la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024, artículos 35 y 41 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, emitió el Acuerdo por el que se da inicio al procedimiento para la emisión de la Declaratoría como Zona de Monumentos Históricos, de la superficie de 10-66-51.6 hectáreas, ubicada en la localidad de La Antigua, municipio de La Antigua, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a que se refiere el artículo 5o. Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos;

Que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los Monumentos Históricos y las Zonas de Monumentos que integran el patrimonio cultural de la Nación mexicana, por lo que se debe preservar el legado que existe en la localidad de La Antigua, municipio del mismo nombre, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

Que a su llegada, Hernán Cortés se vio en la necesidad de un sitio provisional donde fundar un puerto; por lo que, en diciembre de 1525, se determinó el traslado de la Villa Rica a lo que ahora se conoce como La Antigua, población que jugó un papel relevante en la navegación y la exploración, conquista y colonización de América, siendo la puerta de entrada a México, que enlazó dos mundos distantes:

Que La Antigua Veracruz fue la primera ciudad portuaria de la Nueva España en el siglo XVI, emplazada a la orilla del río Huitzilapan; en este sitio se instaló el primer cabildo de la colonia española, y durante los primeros años de conquista tuvo un papel importante como bastión de control económico-aduanero; ya que era un punto de entrada y salida de la Nueva España, inmerso en el movimiento global de comercio y, por ende, el paso de los conquistadores y los evangelizadores;

Que debido a las condiciones ambientales en La Antigua, a finales del siglo XVI por cédula real se fundó la nueva ciudad de Veracruz; a los habitantes se les ordenó trasladarse a la nueva ciudad, por lo que, a partir de este momento, al pueblo a las orillas de río Huitzilapa se le denominó como La Antigua, para diferenciarlo de la nueva Veracruz; sín embargo, en dicho poblado quedó establecida la alcaldía mayor de la Iglesia Católica;

Que durante el movimiento independentista algunos habitantes de este pueblo se unieron a la causa insurgente; y La Antigua fue un punto estratégico, ya que desde ahí se logró el empoderamiento de los caminos y se consiguió el control de la correspondencia española, por ejemplo, en 1819 Guadalupe Victoria instaló en la población su base de operaciones;

Que durante el siglo XIX, el presidente Antonio López de Santa Anna, estableció un cuartel militar en este poblado, desde donde se preparaba para las múltiples guerras; durante su estancia, el general patrocinó las obras del campanario y la portada del templo del Santo Cristo del Buen Viaje;

Que en la Revolución Mexicana la región fue testigo de diversos enfrentamientos en los que participaron los habitantes de La Antigua; uno de sus personajes principales, debido a que se convirtió en un orientador de los campesinos del municipio, fue José Cardel;

Que las características específicas de la Zona de Monumentos Históricos, así como la relación de espacios, estructura y entorno urbano, y su tipología arquitectónica, tal como hoy se conservan, son elocuente testimonio de excepcional valor para la historia social, política y artística de México;

Que en la zona se ubican siete construcciones con valor histórico construidos entre los siglos XVI al XIX, destinados al culto religioso, a la educación y a la enseñanza, al servicio y ornato público, al uso de las autoridades civiles y militares, así como a las obras civiles relevantes de carácter privado;

Que el Subdirector de Registro de Bienes Arqueológicos Inmuebles de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el 28 de junio de 2022, emitió el "Informe Técnico de comisión: Medición de la poligonal de delimitación del proyecto de Zona de Monumentos Históricos "La Antigua";

Que la Zona de Monumentos Históricos materia se localiza en las coordenadas E 781470, N 2138578 y correspondiente a la Zona UTM 14 Norte, con una superficie total de 10-66-51.6 hectáreas y se describe conforme al siguiente plano y cuadro de construcción:



|         | CUADRO DE CONSTRUCCIÓN |             |         |           |                 |
|---------|------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|
| VÉRTICE | ESTE                   | NORTE       | LADO    | DISTANCIA | RUMBO           |
| 1       | 781464.50              | 2138793.64  | 1-2     | 305.33    | S 57°10'0.1" E  |
| 2       | 781721.05              | 2138628.10  | 2 - 3   | 88.98     | S 31"24'17.3" W |
| 3       | 781674.68              | 2138552.15  | 3 - 4   | 111.71    | S 26"52'40.5" W |
| 4       | 781624.18              | 2138452.50  | 4 - 5   | 106.75    | N 58"33"40.0" W |
| 5       | 781533.10              | 2138508.18  | 5 - 6   | 174.09    | S 27*7*11.7* W  |
| 6       | 781453.74              | 2138353.23  | 6 - 7   | 119.97    | N 42°36'2.8" W  |
| 7       | 781372.54              | 2138441.54  | 7 - 8   | 78.53     | N 29°26'31.9" E |
| 8       | 781411.14              | 2138509.93  | 8 - 9   | 81.93     | N 45°51'24.7" W |
| 9       | 781352.35              | 2138566.99  | 9 - 10  | 16.84     | N 33°50'13.0" W |
| 10      | 781342.97              | 2138580.97  | 10 - 11 | 16.05     | N 32°23'57.3" W |
| 11      | 781334.37              | 2138594 .52 | 11 - 12 | 21.84     | N 10°36'6.8" W  |
| 12      | 781330.35              | 2138615.99  | 12 - 13 | 18.53     | N 12°49'2.2" E  |
| 13      | 781334.46              | 2138634.06  | 13 - 14 | 37.90     | N 29°52'6.8" E  |
| 14      | 781353.34              | 2138666.92  | 14 - 15 | 169.85    | N 33*27'32.6" W |
| 15      | 781259.69              | 2138808.62  | 15 - 16 | 38.77     | N 36°29'11.7" W |
| 16      | 781236.64              | 2138839.79  | 16 - 17 | 52.33     | N 50°58'45.2" E |
| 17      | 781277.30              | 2138872.74  | 17 - 18 | 41.76     | S 55*36'23,5" E |
| 18      | 781311.75              | 2138849.15  | 18 - 19 | 41.15     | S 60°5'29.8° E  |
| 19      | 781347.43              | 2138828.63  | 19 - 20 | 39.80     | S 50°39'56.9" E |
| 20      | 781378.21              | 2138803.40  | 20 - 21 | 55.89     | S 33°28'8.5" E  |
| 21      | 781409.03              | 2138756.78  | 21-1    | 66.60     | N 56°23'24.5" E |



Que dentro del perímetro delimitado se ubican siete inmuebles de carácter religioso, educativo y de enseñanza, de servicio y de ornato público, con valor histórico construidos entre los siglos XVI y XIX, inmuebles que conservan las características arquitectónicas propias de la región e importadas y que, en conjunto, otorgan especial relevancia para la región y su entorno inmediato, los cuales se ubican en:

- Calle Elodia Rosales sin número, en esquina con la avenida Independencia, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00111.
   Ermita del Rosario.
- 2. Avenida Independencia número 17, en esquina con la calle Ruiz Cortines, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00112.
- Avenida La Estación Poniente sin número, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00113. Parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje.
- Avenida La Estación Poniente sin número, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00115. Antiguas Caballerizas de Santa Anna.
- Calle Ruiz Cortines número 9, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00110. Biblioteca "Matias Ibarra Martínez", Antiguo Cabildo.
- 6. Calle Ruiz Cortines sin número, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00114. Casa de Cortés.
- 7. Calle Ruiz Cortines sin número, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble C-30-00811. Plaza de Armas.

Que la antigüedad y destino de los Monumentos Históricos se comprueba con las constancias que obran en poder del Instituto Nacional de Antropología e Historia para consulta de los interesados;

Que el asentamiento fue construido al costado oriente del río Huitzilapan y presenta, al centro, una traza ortogonal adaptada a la ligera pendiente del terreno; la zona incluye siete inmuebles con valor histórico-arquitectónico construidos entre los siglos XVI al XIX; presenta inmuebles de carácter religioso, civil y militar que muestran las diversas manifestaciones arquitectónicas propias de la región, como la integración de materiales constructivos como la piedra y la arena de río, la piedra muca o múcara; debido a la proximidad de la zona con el Golfo de México, y al estar asentada a un costado del río Huitzilapan;

Que la imagen urbana realza la existencia de los Monumentos Históricos existentes debido, principalmente, a la poca densidad de las construcciones erigidas a lo largo del siglo XX, a su disposición dentro de grandes lotes con espacios libres y ajardinados, y a la edificación de viviendas con características sobrias que no compiten con la autenticidad de las construcciones antiguas;

Que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los Monumentos Históricos y las Zonas de Monumentos que integran el patrimonio cultural de la Nación mexicana, por lo que se debe preservar el legado que existe en la localidad de La Antigua, Veracruz;

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 9 bis del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevó a cabo la integración del expediente, con los antecedentes documentales que justifican el valor histórico de la localidad de La Antigua, así como la información técnica de dicha zona y el plano que contiene la poligonal de la zona a declarar como Zona de Monumentos Históricos;

Que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos determina en la fracción VII, de su artículo 5o. Ter que para preservar y conservar el bien del que se trate, el Presidente de la República por conducto del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, podrá dictar las medidas precautorias para tal fin, mismas que serán aplicables durante la tramitación del procedimiento de declaratoria como Zona de Monumentos Históricos;

Que el procedimiento de declaratoria como Zona de Monumentos Históricos da inicio con el Acuerdo que emita el Presidente de la República, o la Secretaría de Cultura, por conducto del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como se prevé en la fracción I del artículo 5o. Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA COMO ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, DE LA SUPERFICIE DE 10-66-51.6 HECTÁREAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PRIMERO. - Se da inicio de oficio al procedimiento para declarar como Zona de Monumentos Históricos la superficie de 10-66-51.6 hectáreas, ubicada en la localidad de La Antigua, municipio de La Antigua, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el perímetro y las características detallados en la parte considerativa de este Acuerdo.

SEGUNDO. - A fin de preservar y conservar la zona histórica de la localidad de La Antigua, municipio del mismo nombre, estado de Veracruz, se establece como medida precautoria la prohibición para realizar la colocación de cualquier anuncio, aviso, carteles; cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, construcciones u obras en los Monumentos Históricos, colindantes y demás ubicados dentro de la zona a declarar, sin contar con la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

#### TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su emisión.

SEGUNDO. - Notifiquese el inicio del procedimiento de la declaratoria como Zona de Monumentos Históricos la localidad de La Antigua, a cualquier persona que pudiera tener un interés jurídico por medio de publicaciones que contendrán un resumen del presente Acuerdo; en el Diario Oficial de la Federación, realizadas por tres días consecutivos, dentro de los díez días hábiles posteriores a la emisión del presente, tal y como lo establece la fracción II, del artículo 5o. Ter, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Del mismo modo realicese la notificación del resumen del presente Acuerdo, por medio de las publicaciones realizadas por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en La Antigua, Veracruz y uno de mayor circulación nacional y póngase a disposición de los interesados que así lo soliciten, el plano de la poligonal para su consulta.

TERCERO. - En términos de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 5o. Ter, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se concede un plazo de quince días hábiles a partir de la última de las publicaciones a que se refiere el transitorio anterior, (los cuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, serán contados a partir del día siguiente a aquel en que se realice la última publicación) para que los interesados manifiesten ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo que a su derecho convenga y presenten las pruebas y alegatos que estimen pertinentes, mediante escrito dirigido a la Titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ubicada en Correo Mayor Núm. 11, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México, o al Director del Centro INAH Veracruz, ubicado en Benito Juárez No. 425 y 431, entre Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero, Colonia Centro, C. P. 91700, Veracruz, veracruz, o mediante correo electrónico a las siguientes direcciones valeria\_valero@inah.gob.mx, coordinacion.cnmh@inah.gob.mx, josemanuel\_bañuelos@inah.gob.mx o centroinahveracruz@inah.gob.mx.

Dado en la Ciudad de México, a 22 de agosto de dos mil veinticuatro. El Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández.- Rúbrica



# Sindicato Minero impugna fallo de panel del T-MEC sobre paro en Sombrerete

Los expertos de Canadá y EU "nos dieron la razón"; el de México, no, acusa Napoleón Gómez Urrutia

#### JARED LAURELES

El Sindicato Nacional Minero impugnó la resolución del panel laboral por el caso de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas luego de que esa instancia rechazó jurisdicción para resolver las de mandas de los trabajadores de la sección 271 que desde hace 17 años mantienen una huelga en la insta-lación operada por Grupo México.

El líder nacional de esa organi-zación sindical, Napoleón Gómez Urrutia, dio a conocer lo anterior y puntualizó que la inconformidad se presentó ante ese mecanismo arbitral, integrado por tres exper-tos, ya que "está clarísimo que hubo una violación a los derechos" de los trabajadores.

"Es ante este mecanismo que se envía una queja sobre la violación a los derechos. La circulan entre ellos, la analizan, se reúnen; lo van a discutir y tomar una determinación", explicó el senador de Morena, quien agregó que el caso también se impugnó ante las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE), las cuales "dieron la razón al panelista mexicano quien representa intereses del sector privado" en el país.

Durante una conferencia en la que se anunció la conformación de una nueva asociación de sindica-tos, Gómez Urrutia señaló que de los tres miembros del panel, los expertos de Canadá y Estados Unidos "dieron la razón a nuestro sindicato" y "quien se puso en contra fue el mexicano", bajo el argumento de que "no se podía permitir que nadie del exterior venga a violar la soberanía mexicana

¿Para qué firmamos un tratado

## Hallan sexta víctima en El Pinabete

Fueron hallados los restos del sexto minero fallecido en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, En un comunicado conjunto, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional, informaron que en el ramal este de la galería GWE11, se efectuó el hallazg

La titular de la CNPC. Laura Velázquez Alzúa, señaló que la recuperación será posible cuando existan condiciones estructurales, por medio de la instalación de marcos, retiro de material y se cuente con las medidas de seguridad para la activación del protocolo de recuperación de hallazgos biológicos.

De la Redacción

de libre comercio, que nos comprometa a todos y que una vez aproba-do, como los convenios con la OIT, se vuelven a la altura de la Constitución? Entonces, se impugnó ya de nuevo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha insistido en que está mal la posición del repre-sentante del gobierno mexicano y estamos en ese litigio", enfatizó.

De hecho, dos semanas después de la información difundida por la STPS y la SE, el 26 de abril pasado, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, reprochó en un comunicado que el fallo permite que Grupo México, de Germán Larrea, continúe violando los derechos de negociación colectiva y libertad de asociación de los

El líder nacional minero enfatizó que pese a los intentos fallidos de Grupo México por quebrantar la lucha de los mineros y de echar abajo la huelga, la organización que encabeza ha ganado en tres ocasiones recuentos sobre titularidad del contrato colectivo, ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y han obtenido laudos a favor. 'Aun así se resisten a reconocerlo. Es evidente que ha sido una violación flagrante'

Expuso que los mineros de la sección 201, donde se afilian los traba-jadores de Sombrerete, decidieron acudir al mecanismo laboral del T-MEC porque en 17 años de lucha contra los abusos y arbitrariedades de Germán Larrea no han encontrado respuesta en el país

# Dirigentes y centrales de trabajadores forman agrupación nacional

#### JARED LAURELES

Una decena de dirigentes de sindicatos y confederaciones anunciaron la conformación de una nueva asociación, desde donde impulsarán reformas laborales pendientes como la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas, así como la evaluación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Se trata de la Asociación Ge-neral de las y los Trabajadores de México (AGT), cuyo principal objetivo es impulsar la unidad, fortalecer la lucha obrera iniciada hace más de 90 años, la defensa de sus derechos y lograr mayores beneficios para ellos, aseguró el líder del Sindicato Nacional Minero, el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Esta nueva organización sindical representa hasta el momento los intereses de al menos un millón de trabajadores y también busca fortalecer el tripartismo y la relación institucional con el gobierno.

"No es una unidad, de esta nueva asociación, cerrada o exclusiva para un grupo que inicialmente comenzamos. Lo hacemos desinteresadamente, aquí no hay pre-tensión de nadie, ni de los dirigentes ni de los trabajadores, de buscar protagonismos o actitudes de beneficio personal o particular de alguna organización. Lo hacemos, y estamos totalmente convencidos de que tenemos que reformar el mundo del trabajo. Nuestro compromiso fundamen-tal es con la clase trabajadora de este país", sostuvo el líder minero.

En conferencia de prensa, Rodolfo González Guzmán, dirigen-te de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), indicó que además de la reforma para re-ducir la jornada laboral, también buscarán la exención del impues-to sobre la renta hasta por tres salarios mínimos; el fortalecimiento de las políticas de vivienda, sistemas pensionarios y de salud, ade más del incremento del aguinaldo de 15 a 30 días.

Respecto al seguimiento y análisis del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, señaló que se busca promover la homologación de criterios, normas laborales y jurídicas entre México, Estados Unidos y Canadá.

Gómez Urrutia destacó que la organización de los sindicatos ha permitido obtener resultados importantes en la política laboral del país, como la eliminación del outsourcing, la aprobación de las vacaciones dignas, así como las más de 160 iniciativas, reformas y puntos de acuerdo, avalados por unanimidad e impulsados desde la Comisión de Trabajo que encabezó en el Senado.

El órgano de gobierno de la AGT está conformada por los dirigentes sindicales Gómez Urrutia, González Guzmán e Isaías González, este último de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); también se agrupó la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios y la Confederación de Obreros, Campesinos Empleados de México (COCEM) La directiva es una coordinación colegiada con duración de dos años, rotativa y no consecutiva,

# Prevé líder gremial déficit de 30 mil pilotos en la región dentro de 6 años

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

El sector aeronáutico nacional enfrenta una encrucijada crítica que, al mismo tiempo, presenta una oportunidad para consolidarse como líder regional en la formación de pilotos, en la modernización de su infraestructura aeroespacial y la urgencia de adaptar la industria a las demandas de sostenibilidad y tecnología emergente, señaló Án-gel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM).

Indicó que para 2030 se prevé un déficit de 30 mil pilotos en la región, lo que subraya la urgente necesidad de desarrollar una infraestructura educativa que esté alineada con la

creciente demanda del mercado.

"Al desarrollar y promover pro-

gramas de capacitación de alta calidad que se alineen con los estánda res internacionales, México no sólo puede satisfacer su demanda interna de pilotos, sino también exportar talento a nivel global e incluso ca-pacitar aviadores de Norteamérica, entroamérica y el Caribe", señaló. En paralelo, dijo que la situación

política actual ofrece una coyuntura ideal para avanzar en la modernización del sector aeroespacial mexicano. Añadió que con una mayoría significativa en el Congreso, y la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, el país está en posición para impulsar reformas estructurales que integren la aviación en las grandes estrategias nacionales.

"Colaborar con el Ejecutivo en la construcción de una política aeronáutica de Estado permitirá no sólo enfrentar los desafíos inmediatos.

sino también preparar al sector pa-ra las demandas del futuro", apuntó el representante del CPAM.

Recordó que la presidenta electa ha manifestado compromiso con la sostenibilidad y las energías renovables, elementos que, manifestó, deben ser incorporados en la política aeronáutica mexicana para garantizar un desarrollo competitivo.

Afirmó que esta visión ofrece al país la oportunidad de ser pionero, "este es el momento para que Méxi-co tome las riendas de su futuro en el sector aeronáutico, aprovechando las oportunidades que se presen-tan y superando los desafíos con visión y determinación. La construcción de una política aeronáutica de Estado que abarque estos aspectos no sólo beneficiará a la industria, sino que también fortalecerá la posición en el escenario global".

# •LaJornada

lamenta el fallecimiento de

# ESTELA BAUTISTA MORALES

madre de nuestra compañera Navelli Ramírez Bautista, a quien enviamos un abrazo solidario.

Se extienden las condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudad de México, 28 de agosto de 2024



**DERECHO CONSTITUCIONAL Y UNIVERSAL** 

# Pensión Bienestar para adultos mayores apoya a 12.2 millones

**CAROLINA GÓMEZ Y LAURA POY** 

Los seis mil pesos bimestrales que reciben de manera directa y sin intermediarios 12.2 millones de personas derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, quintuplican el monto que se otorgaba a este sector en 2018, aseguró Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, quien dijo que además este esquema nació como un programa, pero hoy es un derecho constitucional y universal.

En el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, la funcionaria resaltó que "por primera vez en la historia el Gobierno de México reconoce la aportación al desarrollo y crecimiento del país" que han hecho las personas adultas mayores con la entrega de un subsidio bimestral directo y sin intermediarios a quienes tienen 65 años y más.

Aseguró que "bajo los principios del humanismo mexicano, vamos en la ruta correcta; continuamos fortaleciendo el camino trazado hacia una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores" y destacó que esa pensión que "nació como un programa, hoy es un derecho constitucional."

En tanto el Inapam aseguró que las personas adultas mayores "han sido pilares de sabiduría y amor en el tejido social de nuestra historia, al transmitir sus conocimientos y valores inspirando a las nuevas generaciones con su resiliencia y determinación".

Con motivo de esta conmemoración, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) precisó que durante 2023 se otorgaron 36 millones 784 mil 715 consultas de Medicina Familiar en el Primer Nivel de atención a personas de 60 años y más, lo cual "refleja el esfuerzo y compromiso institucional de mejorar la salud de las personas mayores." El IMSS proporciona a este sector "atención integral, oportuna y bajo un enfoque de prevención y tratamiento de enfermedades, principalmente crónico-degenerativas, señaló Carlos Armenta Hernández, jefe del Área de Promoción y Educación en el Ciclo de Vida.

#### Depresión y soledad

Aparte, la Secretaría de Salud indicó que entre los principales padecimientos que afectan a la población adulta mayor en México se incluyen la depresión, las distorsiones cognitivas, padecimientos crónicos y factores de abandono ante la pérdida de seres queridos.

Rodrigo Gómez Martínez, especialista en siquiatría de la Unidad de Atención Integral del Instituto Nacional de Geriatría (INGer), explicó que el sindrome depresivo se expresa de manera atípica en la persona adulta mayor como irritabilidad, enojo constante, impaciencia, exacerbación de dolores físicos existentes o sin explicación previa.

Recordó que la depresión es un padecimiento frecuente en estas personas, debido a factores biológicos, genéticos o sicológicos asociados con el tipo de personalidad, distorsiones cognitivas de origen social, fallecimiento de seres queridos y traumas de la infancia, entre otros, así como por enfermedades genéricas, cambios endocrinológicos o problemas económicos.

Añadió que el síndrome depresivo también se presenta por mayor aislamiento social y apatía; advirtió que es imprescindible llevar a consulta médica a los adultos mayores i persisten síntomas de tristeza, sentimientos de vacio, disminución o pérdida del interés en actividades que disfrutaban, cansancio, falta constante de energía, cambios en el patrón de sueño y en el apetito, así como dificultad para concentrarse o para tomar decisiones.



Parejas de adultos mayores esperan la hora del baile de danzón, en la plaza de La Ciudadela, en la Ciudad de México. Foto José Antonio López

# Confirman primer caso de viruela símica en Los Cabos

RAYMUNDO LEÓN

LA PAZ, BCS

El primer caso de viruela símica (Mpox) en Baja California Sur se detectó en un paciente masculino de 26 años que reside en Los Cabos, con un cuadro leve del padecimiento viral, reportó ayer la

Secretaría de Salud estatal

Precisó que a través de la vigilancia epidemiológica que realizan las unidades médicas de primer y segundo niveles de atención del sector salud se confirmó el contagio del hombre joven, que ya se encuentra en ressuardo domiciliario.

cuentra en resguardo domiciliario. La titular de Salud estatal, Zazil Flores Aldape, detalló que el Mpox corresponde al linaje del virus que ya estaba circulando a escala nacional durante 2022 y 2023, y no a la variante que derivó en la reciente declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Declaró que su detección es evidencia de que la vigilancia epidemiológica activa está funcionando en la entidad, pues al recibir al paciente con sintomatología asociada en una unidad médica de Los Cabos se efectuó la toma de muestra de manera correcta, se canalizó a la prueba de laboratorio y se hizo el manejo clínico indicado en la guía federal para casos probables y confirmados.

Destacó que la institución a su cargo se encuentra ya en el estudio de casos, con el fin de establecer medidas adicionales para limitar la transmisión del virus.

Recordó a la población la importancia de aplicar medidas preventivas como es el lavado correcto de manos, no tocar objetos personales o materiales que hayan estado en contacto con pacientes confirmados o con sospecha, cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta respiratoria y usar mascarilla cuando se esté fisicamente cerca de un enfermo.

La funcionaria explicó que una de las principales manifestaciones es la presencia de lesiones cutáneas en forma de ampollas (granitos o ronchas) que pudieron estar precedidas de fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, inflamación de ganglios linfáticos y agotamiento por lo que se debe acudir al médico.

# Sustituyen equipos del área de radioterapia del IMSS

DE LA REDACCIÓN

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la sustitución de 12 aceleradores lineales ubicados en seis unidades médicas de las zonas centro, occidente y norte del país,lo que permitirá brindar un servicio de radioterapia de calidad y atención oportuna a los pacientes derechohabientes.

En un comunicado indicó que para esta renovación se destinarán más de 2 mil 400 millones de pesos, en conjunto con la compra de 17 equipos adquiridos entre 2018 y 2023, lo que representa 97 por ciento de la base instalada de aceleradores lineales que serán actualizados.

El director general del IMSS, Zoé

Robledo, destacó que este proceso conllevará un notorio cambio tecnológico que, además de ser eficiente para el instituto en términos de 
costo, permitirá brindar mayor 
precisión en el diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, 
en particular para el cáncer de mama, próstata, recto, cérvicouterino, 
renal, hepatocarcinoma de tejidos 
blandos, linfomas y melanomas.

Señaló que para asegurar que los tratamientos de radioterapia se ofrezcan en forma oportuna, se estableció un plan para derivar a los pacientes que requieran estudios especializados a unidades del propio instituto o externas, en tanto se realiza la sustitución de equipos.

"Nuestro propósito es la atención de los pacientes. Este plan se ha estudiado con mucho cuidado ya que es lo más seguro, eficiente y dotará a estos nuevos equipos de una vida útil mayor, priorizando las necesidades de salvaguarda de cada derechohabiente", indicó. Por su parte el director de Presta-

Por su parte el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Hermilo Domínguez Zárate, expuso que las unidades médicas beneficiadas con la renovación del equipamiento con la adquisición de 12, representan 40 por ciento de la base instalada en el país y beneficiarán a una población potencial de 33 millones de derechohabientes para el año próximo.

# Decepciona al Comité Eureka informe del MEH sobre desaparecidos

#### **BLANCHE PETRICH**

Para los sobrevivientes del Comité Eureka que fundaron hace medio siglo madres y esposas de víctimas de desaparición forzada durante los años de represión contrainsur-gente, los trabajos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) que recientemente dieron a conocer los seis volúmenes de su informe final estuvieron "viciados de origen" y no cumplieron con su mandato. "Nos sentimos burladas, decepcionadas", fue su conclusión.

Ayer, 28 de agosto, fecha en la que se conmemoró también el 46 aniversario de la primera huelga de hambre de las doñas, dos fundadoras de Eureka hicieron pública la petición a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum que "recupere" la medalla "Belisario Domínguez' que Rosario Ibarra de Piedra puso bajo custodia del presidente Andrés López Obrador el 23 de octubre de 2019 y que sea ella quien "quien la lleve amorosamente y cumpla con el deseo de Rosario: conocer la verdad". Que la nueva presidenta "sea un segundo aliento para nuestra esperanza", dijeron.

Presente entre los invitados en el Museo Casa de la Memoria Indómita, que fundó la propia Rosario, estaba la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra, una de las hijas de la defensora histórica. La funcionaria sólo intervino para reivindicar

las dos resoluciones que generó la CNDH sobre los crímenes de Estado del pasado bajo su gestión como *ombudsperson* (ambas sin

consecuencias).

A medio siglo de esa etapa de represión y terrorismo de Estado, las madres de los desaparecidos ya sólo figuran en los retratos que adornan el muro principal del patio del museo. Son las hermanas de las víctimas quienes hablan por las doñas, en este caso Concepción Ávila, hermana de Jesús Ávila, estudiante de Economía del Politécnico cuando fue desaparecido a los 26 años en 1974; Priscila Chávez, hermana de Juan Chávez, desaparecido en 1978 y, vía Internet desde Chihuahua, Laura Gaytán, hermana de Óscar Gaytán, desaparecido en 1974.

Leyeron un comunicado en que abundan las descalificaciones a los cuatro comisionados que elaboraron informes que difundieron (por separado) en días pasados: "sin ética y sin un verdadero compro-miso"; "llenándose la boca sin nin-gún escrúpulo"; "lucrando para su prestigio personal" y términos en

"Descubrir la verdad sobre las desapariciones forzadas por motivos políticos en México es un acto de justicia que no se ha dado", sostienen en el comunicado que fir-man, entre otros, Claudia Piedra (la otra hija de Rosario), Celia Piedra,

Armando Gaytán y Jorge Gálvez. Critican que la Comisión Nacional de Búsqueda indague en archivos forenses y panteones "cuando la Convención sobre Desaparición Forzada dicta que la investigación inicie con la presunción de vida Reprochan que algunos sitios de detención v tortura no se estén investigando como escenarios de crímenes, sino que se estén recon-virtiendo en sitios de memoria.

Por último, reiteraron su inconformidad por revelaciones recientes con información hasta ahora desconocida por la opinión pública sobre los ya reconocidos vuelos de la muerte que operaron, entre otros lugares, desde Pie de la Cuesta, Guerrero, para arrojar al mar a detenidos desaparecidos. "No aceptaremos como respuesta o como verdad que nuestros familiares que fueron detenidos y llevados a cárceles clandestinas, como el Campo Militar Uno, fueron arrojados al mar, teniendo como únicas pruebas algunas listas en papeles que fueron diseminadas por el mismo Ejército represor".

Se refieren, entre otros datos, al hallazgo que hicieron por separado periodistas e investigadores de una de las comisionadas del MEH, Eugenia Allier, de una lista con 183 nombres de presuntas víctimas de los vuelos de la muerte. El documento formaba parte del archivo histórico del Comité Eureka desde 2004.

Hugo Sepúlveda, a nombre de los trabajadores del MCMI, dijo ignorar cómo llegó a los medios lo que llamó "el supuesto hallazgo". Afirmó que el acervo documental del Comité Eureka está bajo custo-

dia del museo en físico y en digital y que ningún investigador solicitó consultar dichos archivos. Y que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) de la UACM "sólo tiene copia digital del archivo".

En aclaración por separado, Beatriz Torres, la directora de Camena, precisó que, en efecto, por un convenio suscrito entre el museo, con anuencia de Rosario Ibarra, entre la UACM v el Comité Eureka, se entregó todo su acervo a la institución académica, experta en el manejo de fondos documentales de esta naturaleza y depositaria de muchos más, Rosario Ibarra de Piedra. durante una protesta frente a la Suprema Corte, en 2002. Foto

con el fin de ordenarlo, clasificarlo y archivarlo de manera científica (en miles de folders y cajas especiales donadas con ese fin). El convenio establece que Camena resguardaría copia digital del mismo para ponerlo al servicio del público. Ahi fue a donde acudieron periodistas e investigadores que, por vías inde-pendientes, llegaron al documento que impugna ahora Eureka.

# Cepal: es tiempo de resultados en igualdad de género en AL

#### CAROLINA GÓMEZ MENA

En materia de igualdad de géne-ro, América Latina y el Caribe ha avanzado mucho normativamente. pero ya es tiempo de resultados, planteó Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el foro Territorio de Cuida dos, contribuciones desde la Academia a la XVI Conferencia Regional sobre la Muier de América Latina y el Caribe, Güezmes expuso que en la región prevalece la feminización de la pobreza, ya hay 118 mujeres pobres por cada 100 hombres en esa condición.

Añadió que una de cada cuatro mujeres no cuenta con ingresos propios y casi la mitad está fuera del mercado laboral formal, a diferencia de los hombres que están por arriba de 75 por ciento de ocupación. Sostuvo que tener

alrededor de "23 puntos porcentuales de diferencia es inaceptable, v este desafío está enraizado en la división sexual del trabajo". Sobre cuidados no remunerados, dijo que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a ello.

En el foro, celebrado en El Cole gio de México, subrayó que "estamos proponiendo ir hacia la socie-dad del cuidado que fue acordada en la decimoquinta Conferencia Regional de la Mujer, porque es un derecho y un dinamizador de la economía

#### Primera presidenta

Al referirse a México, futura sede de la decimosexta Conferencia Regional en 2025, destacó que el país continúa avanzando en construir sociedades con paridad e igualdad sustantiva; celebramos la elección de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, y el reciente anuncio para la creación de la Secretaría de las Mujeres, que encabezará Citlali Hernández.

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, citó que los preparativos de dicha cumbre en el país, ocurren cuando "en México en particular; de una transición de un primer piso de transformación a un segundo piso, con la primera presidenta de México, que está comprometida y nos dice que no llegó ella, que llegamos todas".

"El compromiso de llegar todas" significa que "nos toca a todas construir esta igualdad sustantiva y este país que nos merecemos,y que evidentemente es un país para las mujeres, para las mujeres indígenas, para las afro, las que viven con discapacidad y las de la diversidad", indicó

Cecilia Alemany, directora regio-nal adjunta para Américas y el Caribe de ONÚ Mujeres, celebró que en la región se estén presentando proyectos de ley a los congresos, para reconocer los cuidados como un derecho humano y Gasman remarcó los esfuerzos "para ser visi-ble esto que ha sido invisible por tanto tiempo, que son los cuidados v la división sexual del trabajo.

## ONG lanzan Guía de Defensa contra la Violencia Digital

#### ARTURO CANO

Enfrentar la violencia digital, en cualquiera de sus formas, puede ser un camino tortuoso para las víctimas. En casos extremos, suele recurrirse a la vía penal, como en el proceso que propició la llamada ley Olimpia, normas que sancionan delitos contra la intimidad sexual.

No siempre, sin embargo, es recomendable optar por la vía penal, pues antes se pueden explorar caminos en la prevención y en el ámbito civil.

A partir de la evidencia de que la mayor parte de las personas afecta-das no sabe si puede denunciar ni cómo hacerlo, organismos civiles decidieron elaborar una Guía de Defensa contra la Violencia Digital, plataforma que ofrece herramientas para "aprender a abordar y prevenir la violencia digital en línea desde diferentes ángulos y con diferentes estrategias

Impunidad Cero y la Red en De-

fensa de los Derechos Digitales (R3D) presentaron la plataforma (Guía de Violencia Digital) que ofrece herramientas útiles tanto a víctimas como a acompañantes

legales en casos de violencia digital. La guía define: violencia digital son todas aquellas acciones motivadas por razones de género que son cometidas, instigadas o agravadas por el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), plataformas de redes sociales y correo electrónico, y causan daño sicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física"

La plataforma ofrece "información bastante completa y digerible, (es) un lugar seguro para explorar y que ustedes puedan decidir qué hacer en caso de ser víctimas", dijo Catalina Kühne, directora de Impunidad Cero.



# El antropoceno: el soberano impune

ILÁN SEMO

n 2023, los bosques y, en general, los ecosistemas de la tierra no alcanzaron a frenar un significativo aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Los sistemas ecológicos centrales (la selva del Amazo nas, los bosques canadienses, los pastizales ucranianos, etcétera) son los encargados de absorber hasta 40 por ciento del  $\mathrm{CO}_2$  que automóviles e industrias arrojan al ambiente. El año pasado, el nivel de absorción descendió sensiblemente, según el estudio recién publicado por Philippe Cials junto con investigadores del Laboratorio de Ciencias del Clima y el Medio Ambiente, un complejo científico francés. Aducen varias razones los incendios forestales en los bosques de Estados Unidos y Canadá, la quema conti-núa de la selva del Amazonas y el aumento de la temperatura del mar. En mayo pasado, una noticia aparentemente alejada de este fenómeno -que pasó inadvertida a la opinión pública- ofreció otras claves. La fundación Changing Markets acusó a 22 firmas trasnacionales de ganadería y productos lácteos de emplear las mismas tácticas que las empresas tabacaleras para "distraer, demorar y descarrilar las acciones contra el cambio climático, pues generan emisiones de gas mayores que el sector energético". ¿Cuáles fueron estas tácticas dilatorias

¿Cuáles fueron estas tácticas dilatorias de las industrias tabacaleras? En 1953 se descubrió que el contacto permanente entre el alquitrán y el tejido vivo podía inducir cáncer. Los consorcios del *Big Tobacco* lograron posponer por más de tres décadas las leyes que regulan hoy la venta y el consumo de

cigarros. De igual manera, hoy se sabe con certeza que la diabetes, la hipertensión y la mayoría de los males cardiacos tienen su origen en la ingesta desmedida de productos cárnicos (y no necesariamente por los conservadores que emplean).

¿Cuál es la relación entre el aumento desorbitado del CO<sub>2</sub> y las trasnacionales de la carne?

El nexo sucede en varios niveles. El más decisivo radica en el ámbito de la deforestación. La expansión masiva de las trasnacionales cárnicas (en México han inundado ya la esfera de los supermercados, como Wild Fork, SuKarne) se ha basado en la tala sistemática de bosques y foresta a lo largo del planeta. (En México, la deforestación alcanza 61 por ciento de los bosques que existían en los años 60.) Los animales requieren pastizales exentos de árboles. Además, 70 por ciento de la agricultura está destinada a la producción de forraje (su rama más lucrativa), cuyas plantaciones aumentan de manera exponencial el bosquicidio. Sin bosques la atmósfera se satura de dióxido de carbono. El aire que respiramos es el mismo que inhalaban quienes así morían antes de ser incinerados en los hornos de los campos de exterminio nazis.

Existe otro efecto colateral: más de 80 mil millones de vacas, cerdos, gallinas y borregos en todo el mundo –cuyo destino son los rastros– expiden metano, un gas más tóxico aún que el CO<sub>2</sub>. Desde hace tres décadas, estas industrias son letales para la vida pública y política en la defensa de sus intereses: persiguen y asesinan activistas en Brasil, México, Estados Unidos, Australia y el centro de África; amenazan y atentan contra quienes las denuncian en la opinión;



El aire que respiramos es el mismo que inhalaban quienes así morían antes de ser incinerados en los hornos de los campos de exterminio nazis acosan a organizaciones que las exhiben y deponen a funcionarios que se oponen a sus políticas. Los científicos que entrevistó Changing Markets coincideron en la misma conclusión: hoy la única forma de reducir el aumento de la temperatura es reducir el volumen de metano en la atmósfera. Un gas que perdura hasta 12 años activo.

La lógica del antropoceno manda aquí hasta el delirio. En esa lógica, el ser humano se arrogó violentamente el derecho de dar vida y muerte a todas las demás especies. Ahora se alcazó un límite. El problema no es sólo la impunidad que reina contra quienes abusan de los animales; son las estrategias de su masacre constante. La actual locura dietética (se ingiere carne hasta tres veces al día) no sólo es resultado del quiebre de la empatía con el mundo animal, sino –para el ser humano–de la devastación de su propia condición física.

¿Será que una presidenta ecologista logre imponer un giro a esta devastación que es, simultáneamente, climatológica, rural y acuífera? Sembrando Vida fue un programa que, sin duda, redundó en resultados loables. Más de 100 millones de plantas fueron sembradas sistemáticamente a lo largo ancho del país. Pero se trata de cultivos locales, no de producción de bosques. Para ello se requiere sembrar árboles que ese mismo programa llama "maderables". E impedir y castigar drásticamente su tala. ¿Y la empresa privada? ¿No es hora acaso de que las empresas que más agua emplean —embotelladoras, minería, industrias lácteas—, que desecan áreas enteras y castigan a poblaciones completas con falta de agua, tengan la obligación constitucional de reforestar ecológicamente los ambientes que abaten?

# En qué tiempo se cambia la mente de un niño

ROSA MIRIAM ELIZALDE

a mente de un niño ¿en qué tiempo se puede cambiar? La pregunta la hizo Fidel Castro en diciembre de 1999 a sicólogos, neurocientíficos y pedagogos, cuando unos parientes de Miami secuestraron al niño Elián González, náufrago entre las fronteras de Cuba y EU.

entre las fronteras de Cuba y EU.

El pequeño "balserito", como se conoció en medios internacionales, había pasado 48 horas atado a un neumático en el estrecho de la Florida, solo, después de perder a su madre y a su padrastro —quien organizó la salida clandestina—, pero su padre seguía en la isla y clamaba por su hijo. Primos y tíos lejanos compraban juguetes caros, mentían descaradamente ante las cámaras e intentaban que Elián olvidara a su familia en Cuba teledirigidos por la fauna anticastrista.

Finalmente, el sentido común

se impuso y el niño regresó con su padre, pero entre las muchas reverberaciones de ese hecho está esa pregunta de Fidel, ahora más pertinente que nunca. ¿En qué tiempo se cambia la percepción de la realidad, se convierte una mentira en moneda corriente, se cambia un país?

Lo que caracteriza los nuevos procesos de lavado colectivo de cerebros, que llevan al poder a meteoritos como Trump, Bolsonaro o Milei, no es tanto la ostentosa falsedad que los sostiene, asunto con el que a menudo nos distraemos, como la fuerza con que se imponen, la rotundidad con que consiguen instalarse en el debate público como datos incontrovertibles, hasta el extremo de que incluso quienes las rechazan no pocas veces prefieren evitar hacerlo en voz alta por el enorme costo político que el atrevimiento les supondría.

En muy corto tiempo se ha impuesto, por ejemplo, que en Cuba ocurrieron ataques sónicos contra diplomáticos estadunidenses, desmentido hasta con argumentos de la física, pero aun así el llamado "síndrome de La Habana", que en 2017 la administración Trump usó para desencadenar más de 240 sanciones contra Cuba, aparece en textos académicos como evidencia de "guerra cognitiva" del "eje del mal" (Rusia, China, Irán, et al.). Van por ese camino las alegadas bases de espionaje de China en la isla y el desembarco de tropas cubanas en Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio. Las imágenes que "demuestran" estos hechos son chapuceras y mentirosas, pero no importa: mentir conta-



Hoy muchos hablan de la
guerra
cognitiva,
pero, a
diferencia
de otros
fenómenos
en boga,
éste no es
otra teoría
de la conspiración

gia, y las mentiras acaban adoptando la apariencia de verdades. La velocidad con que se imponen

La velocidad con que se imponen estos relatos no se explica sin el nacimiento de la sicología cognitiva, magnificada por un segundo acontecimiento, la aparición del ciberespacio, que recuerda demasiado el relato breve de Edward M. Forster, La máquina se detiene, libro de 1909 sobre un escenario futurista en que una misteriosa máquina controla todo, desde el suministro de alimentos hasta la información. En una situación que evoca los hechos actuales de Internet y los medios digitales, en esta distopía toda la comunicación es remota y los encuentros cara a cara ya no ocurren. La máquina controla la mente de las personas, al obligarlas a depender de ella. Cuando la máquina deja de funcionar, la sociedad se derrumba.

En términos de sicología cognitiva, Estados Unidos se ha dado el lujo incluso de experimentar y hasta financiar proyectos descabellados para manipular las mentes. En los años de la guerra fría, la CIA y el Ejército estadunidense experimentaron con LSD, mariguana y docenas de drogas sicoactivas, en ensayos de control mental ampliamente documentados. En los 70 y 80, un grupo de soldados de operaciones especiales en Fort Bragg fueron destinados a un experimento para aprender a matar con poder síquico, experiencia recreada en la película The Men Who Stare at Goats (2009). En 1994, un investigador de la Fuerza Aérea propuso rociar a los enemigos con "aerosoles afrodisíacos que causan compor-

tamiento homosexual". En años recientes, el Consejo Nacional de Investigación y la Agencia de Inteligencia de la Defensa impulsaron tácticas basadas en fármacos para debilitar a las fuerzas enemigas, y otro proyecto de la Fuerza Aérea -"Rendimiento bioconductual" - pretendió potenciar las capacidades cognitivas de las tropas estadunidenses.

No basta con los experimentos

No basta con los experimentos mentales. Sin las plataformas sociales no habría guerra cognitiva, un sistema diferente al de la guerra ideológica, la guerra de información y las operaciones sicológicas que conocimos. A diferencia de aquéllas, la guerra cognitiva no consiste en posicionar marcos de interpretación de la realidad. Tampoco que grandes poblaciones se vean influidas por una información, cierta o no. No trata de debilitar moralmente al adversario con sus contradicciones. Se aprovecha de que cada vez hay más personas conectadas a Internet de modo permanente, desde sus teléfonos móviles..., para incidir en el procesamiento de información que tiene una comunidad y condicionar la capacidad de pensar, de tener juicio y apropiarse de la atención de la gente.

Hoy muchos hablan de la guerra

Hoy muchos hablan de la guerra cognitiva, pero, a diferencia de otros fenómenos en boga, éste no es otra teoría de la conspiración. La doctrina proviene de la OTAN, pionera en aplicarla, documentarla y hasta dar respuestas a preguntas como la de Fidel: ¿en qué tiempo se cambia la mente de alguien? A veces a la velocidad de un clic.

# Democracia, corrupción y justicia

PABLO GÓMEZ\*

lemento primordial de la democracia es el principio de la mayoría. Sin éste no puede existir aquélla, por más discursos que se pronuncien. La mayoría hace posible el marco de las libertades y derechos de todos, porque es el suyo propio. Así, sin decisiones por mayoría serían irrealizables tales libertades y derechos. No hay "derecho natural", el cual sólo postulan los reaccionarios, sino conquistas sucesivas alcanzadas a través de la lucha política.

El gran problema de las sociedades modernas e, incluso, contemporáneas, es hacer valer decisiones mayoritarias, populares, en forma permanente y progresiva. El marco constitucional vigente en México fue elaborado a través de sus tres revoluciones, pero eso no quiere decir que fuera respetado por el poder establecido. Superado en 2018 el priismo degene-

Superado en 2018 el priismo degenerado en prianismo, entendido este último
como la unidad neoliberal básica de quienes habían sido los dos principales rivales
entre los años 40-79, se ha emitido un
mandato popular que busca el divorcio entre el poder político y el poder económico,
es decir, la supresión del factor oligárquico como fuente principal de las decisiones
sobre el rumbo de la nación, incluyendo
la impartición de justicia. La democracia,
todavía en el marco de la formalidad y del
sistema político competencial, ha dado lugar a un mandato mayoritario, el de la 4T.

Es un programa de Estado democrático y social tendiente a hacer valer derechos irrespetados, libertades negadas, soberanía nacional mancillada y una nueva vía de distribución del ingreso

distribución del ingreso.

Dentro de los inmensos problemas de los años del priísmo y del prianismo, destaca la formación del Estado corrupto mexicano a partir de los años 50 (PRI) y relanzado durante los años 500-2018 (Prian). Se trata de un fenómeno consistente en incorporar en la gobernanza del país un elemento pilar que se compone de sistemas articulados y permanentes de peculado, robo, fraude, extorsión y otros comportamientos ilícitos, pero enteramente normalizados. Este fue uno de los sostenes políticos del régimen, junto con el presidencialismo despótico, el corporativismo de las organizaciones sociales, la creación de estructuras monopólicas y el partido de Estado con su completo control del sistema electoral. Al mismo tiempo, la justicia, como gran sistema articulador, fue sometida al mismo molde estatal de corrupción y, así, de subordinación inicua al poder político.

Cuando se produjo el cambio de 2018, los poderes Ejecutivo y Legislativo empezaron el rompimiento del Estado corrupto, pero el Poder Judicial se mantuvo prácticamente igual. Centenares de jueces formados en el priismo y, luego, en el prianismo, así como magistrados y ministros de la misma procedencia, salvo algunas excepciones, mantuvieron los mecanismos de tráfico de influencias y sobornos. Por lo mismo, el sistema judicial, en su gran mayoría, es militantemente contratica a la 4T.

Las cosas llegaron a los extremos cuando jueces, tribunales de circuito y Suprema Corte (en sus tres consistorios: pleno y dos salas) se lanzaron resolviendo casos en indubitable inconstitucionalidad. Caso extremo en que un ministro instructor admite una acción de inconstitucionalidad procedente del INE que carece de esa potestad en la Carta Magna e, incluso, que la tiene prohibida, y en el acto ordena la suspensión de un decreto del Congreso recién publicado, para lo que él carece también de potestad. La idea era impedir que el decreto siguiera vigente mientras la verdadera acción de inconstitucionalidad de parte de los partidos se presentara al pleno para ser resuelta, por cierto, sin entrar al fondo, sino alegando asuntos de trámite para los cuales carece de capacidad. La Suprema Corte ya era una facción política que acudía a la transgresión brutal de la Constitución de la República: era el Deim

Así hubo muchos casos, siempre en favor de partidos y grandes consorcios empresariales; siempre contra el gobierno; siempre en contradicción con las normas que los jueces deben respetar y hacer respetar. Todo juez tiene libertad de afiliación política, pero ninguno posee licencia para resolver por consigna de partido, grupo, empresa, familia o poder público.

Tanto fue el cántaro al agua que terminó de romperse. Llegó un momento en que ya no había tregua, sino continua confrontación, incluso en asuntos aparentemente del diario, como los sabadazos de jueces, las suspensiones provisionales que resolvían el fondo del amparo y reiteración de criterios francamente ventajosos en favor de políticos y empresarios oligárquicos, además de presuntos delincuentes.

además de presuntos delincuentes.
Por años se pidió a los togados que al
menos atenuaran su militancia política, su
oposicionismo, que se plegaran al derecho
y a la ley. Sin embargo, todo iba peor.
La elección de 2024 era, por fin, la

La elección de 2024 era, por fin, la oportunidad para buscar una reforma del Poder Judicial, ya que la autocorrección de jueces no había sido posible. Reivindicar el principio de la mayoría —mandato supremo de la República—como forma de solución del conflicto entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo. Así se planteó el asunto, ante las burlas de la oposición y el desdén de la mayoría de jueces, magistrados y ministros. Entonces no buscaban "diálogo".

Llegó el día de la elección, no sin antes presentar el Ejecutivo al Legislativo una batería de reformas constitucionales que incluyen un cambio del Poder Judicial. En este contexto es que se ha votado, pero los integrantes del Poder Judicial carecen de respeto a las decisiones populares, ya que consideran que sus cargos están determinados mediante el mecanismo de gremio. Juran que el acceso a la función judicial responde a una sabiduría jurídica reconocida por jurisconsultos en funciones: sistema corporativo por excelencia. Nos dicen que la elección popular de los togados no corresponde al ámbito de derechos ciudadanos, ya que la judicatura es una "carrera" conducida y vigilada por los mismos integrantes del gremio y porque el voto de selectos miembros del claustro es superior al del pueblo, pues expresa jerarquía y sabiduría (Edad Media). Sin embargo, no se basan en principio político alguno. Es nomás su dicho. Sin embargo, el artículo 39 de la original Constitución, que nadie ha pedido que se cambie, dice sencillamente: "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste". Es un liberalismo original, pero democrático. Nuestros jueces, por desventura, son liberales, pero antidemocráticos. \*Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda

# El credo político de Hermila Galindo

FELIPE ÁVILA

ermila Galindo fue la principal promotora del sufragio y de los derechos de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Organizó grupos feministas, fundo la revista *La Mujer Moderna*, promovió los dos primeros congresos feministas nacionales, fue una destacada oradora y escritora de textos en los que defendió con solidez y elocuencia sus principios en favor de las mujeres. En el segundo Congreso Feminista, celebrado en Yucatán del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1916, expresó:

expresó:
 "Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres; la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón.

"Las leyes que rigen y regulan los contratos de matrimonio, los derechos de los cónyuges, la patria potestad, están hechos por hombres y son evidentemente injustos. ¿Por qué la mujer no ha de intervenir en la elaboración de las leyes que deciden la parte más importante de sus vidas? Jurídicamente, la mujer casada no existe..."

En esos momentos, se efectuaba en Querétaro el Congreso Constituyente del que saldría la Constitución Política más avanzada de su tiempo, la primera en reconocer los derechos sociales a la tierra, al trabajo, a la educación como derechos colectivos. Hermila se trasladó a esa ciudad y presentó una iniciativa para que se incluyera en la Constitución el reconocimiento al voto femenino. En su solicitud exhortó a los diputados:

"Hoy por primera vez, y debido a la revolución constitucionalista que le ha prestado fuerte apoyo, la mujer mexicana ha salido de su retraimiento esperando que el nuevo gobierno tendrá para ella decidida protección, a fin de que su derecho al voto sea una realidad... Vosotros, los nombrados por el pueblo para que aqui los representéis y seáis sus más fieles intérpretes, a fin de que la democracia resplandezca sin exclusiones irritantes... decretaréis, por ser de justicia, que es de concederse a la mujer el derecho del voto."

Su propuesta no sólo fue ignorada, sino rechazada por temor y prejuicio. Se argumentó que las mujeres no tenían educación ni civismo para votar de manera responsable, que sus niveles educativos eran inferiores a los de los hombres, que su espacio por excelencia era el hogar y que sus intereses estaban representados por sus maridos, padres y hermanos. Aunque había mujeres destacadas que sí podrían ejercer responsablemente el voto, eran casos excepcionales. De esa manera, los diputados aprobaron el artículo 34 que establecía que eran ciudadanos mexicanos quienes tuvieran 18 años si eran casados, 21 si eran

solteros y tuvieran un modo honesto de vivir. Sólo ellos podrían votar. Esa redacción era ambigua, genérica, en lenguaje masculino. El diputado Félix Palavicini advirtió el peligro de esa ambigüedad y exclamó que tenía que ser explícito que las mujeres no estaban incluidas, que sólo los hombres eran ciudadanos, pues se corría el riesgo que se organizaran y quisieran votar y ser votadas.

Así ocurrió. Hermila Galindo, aprove-

Asi ocurrio. Hermila Galindo, aprovechando esa ambigüedad, se presentó a las elecciones para diputados federales en 1917 por el distrito cinco de la Ciudad de México. Su programa contemplaba defender los intereses de las madres y los hijos y terminar con la minoria de edad con que la legislación trataba a las mujeres. Su candidatura fue la primera de nuestra historia en que se postuló una mujer. Fue también la primera que recibió votos de mujeres que votaron por ella. Sin embargo, Hermila quedó en cuarto lugar de un total de 26 candidatos.

En septiembre de 1917, en La Mujer

En septiembre de 1917, en *La Mujer Moderna*, publicó su credo político, que
refleja nítidamente sus ideales a los que
consagró su vida:

"Creo firmemente, intensamente, que la mujer es digna de la mejor suerte que aquella que le han deparado las legislaciones de todas las épocas anteriores a la presente. Creo que la mitad débil del género humano cuenta con las necesarias aptitudes para poder luchar con éxito en la vida. Creo que no hay diferencia sustancial entre los cerebros masculinos y femeninos y, por lo tanto, hombres y mujeres pueden, con igual éxito, dedicarse a especulaciones artísticas o científicas, sin que la balanza se incline, de antemano. a alguno de los lados.



Su candidatura, en 1917, fue la primera de nuestra historia en que se postuló una mujer

"Y creo esto, a pesar de que la educación que recibí en mi niñez, arcaica como la que se imparte generalmente a todas las mujeres mexicanas, educación a la vieja usanza española, que suponía que la mujer no había nacido, sino para ser objeto de lujo o necesidad; o amante o madre; pero que no debía, que no podía convertirse en un ser útil a la humanidad, saliéndose de la órbita a que la naturaleza la había circunscrito. Creo esto, no obstante que los ejemplos que contemplé en mi adolescencia, me mostraban que había una honda diferencia social entre el hombre y la mujer, por razones que entonces se me escapaban, pero que ahora columbro que son mentira, con toda claridad... La lucha en favor de la mujer ha ido por un camino de triunfos."

Y en efecto, la lucha de las mujeres ha logrado grandes triunfos, siguiendo el camino abierto por Hermila y por muchas otras como ella.

**DEPORTES** CIENCIAS **CULTURA** ESPECTÁCULOS



LOS JUEGOS PARALÍMPICOS fueron inaugurados ayer en París con una ceremonia enfocada en la inclusión y la diversidad. Cinco deportistas franceses, entre ellos los franceses, entre ellos los abanderados Nantenin Keita y Alexis Hanquinquant, encendieron el pebetero que también fue utilizado para los Juegos convencionales. México participará con 67 atletas que buscarán superar las 22 medallas obtenidas en Tokio 2020. Foto Afp

DEPORTES / P 9a



# Rendirán homenaje póstumo a Víctor Urbán Velasco en el Auditorio Nacional

El legado del titular del órgano monumental será reconocido con un magno concierto este sábado

### ÁNGEL VARGAS

Un magno concierto, la edición de cuatro discos remasterizados, así como la publicación de un libro sobre Miguel Bernal Jiménez, son los puntos centrales del homenaje póstumo que el Auditorio Nacional rendirá al organista y compositor Víctor Urbán Velasco (1934-2024), quien falleció el 18 de mayo pasado a los 90 años, informó su familia a La Jornada.

Integrante de una dinastía de ocho generaciones de músicos y apasionado del órgano, el también pedagogo dedicó hasta el último momento de su longeva y prolífica existencia a "revivir la cultura organistica de México", cuyo esplendor en la historia contemporánea, afirmaba, fue en los años 60 y 70.

Una de las más importantes trincheras para la consecución de ese propósito fue desde su encomienda como titular del Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN), puesto que desempeñó durante 23 años, a partir de 2001.

A lo largo de ese tiempo, el artista originario de Tultepec, estado de México, logró reposicionar ese imponente instrumento, que con sus 305 teclas y 15 mil 633 flautas es uno de los más importantes del mundo, luego de su rehabilitación y reinauguración en 2000.

El maestro desarrolló una programación dedicada a difundir la trascendencia del OMAN y de la música de órgano, mediante diversos conciertos en los que impulsó la participación de destacados exponentes nacionales e internacionales.

El magno concierto con el que el Auditorio Nacional reconocerá el legado de Víctor Urbán será este sábado a las 13 horas, con la participación de reconocidos intérpretes que fueron sus alumnos y amigos. los mexicanos Héctor Guzmán y

Eliseo Martínez, el italiano Davide Pinna y el austriaco Stephan Kofler.

El repertorio incluye obras de Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni, César Franck, Franz Liszt, Miguel Bernal Jiménez, Jesús Villaseñor, Astor Piazzolla y el propio Víctor Urbán.

"Como familia, estamos muy agradecidos con el cariño y los homenajes a mi papá, en particular éste del Auditorio Nacional, que fue su casa por más de 20 años como organista titular", señaló Adele Urbán Flores, una de los ocho hijos del maestro.

"Mi papá dedicó toda su vida a

"Mi papá dedicó toda su vida a la música, al órgano en específico; de hecho, nunca lo dejó, en enero cumplió 90 años y se mantenía en activo; seguía dando conciertos y componiendo. Tenía programado a finales de mayo un concierto en la Sagrada Familia en Barcelona, pero falleció el 18 de ese mes. También dejó varias obras inconclusas, además de que estaba muy emocionado porque logró la remasterización de su disco Los tres gigantes, que grabó en los 70 en el Auditorio Nacional."

La nueva edición de ese álbum es parte del homenaje que esa institución rinde al organista y que incluye tres discos más, grabados por él en ese inmueble en diferentes épocas. Uno es el dedicado al OMAN; otro, con obras de Manuel Urbán Silva, "El romántico de Tultepec", padre del maestro; y el último, con música navideña de Miguel Bernal Jiménez, grabado con la Banda de Música de la Marina, informó la también promotora y esetora cultural.

promotora y gestora cultural.
Asimismo, agregó, se publicará
un libro con una investigación realizada por Víctor Urbán durante 20
años sobre la obra Retablo medieval, concertino para órgano y orquesta, de Bernal Jiménez.

En entrevista, Adele Urbán resaltó la trascendencia del OMAN en la vida de su padre, al ser un instrumento que, dijo, conoció desde muy joven gracias al organista Jesús Estrada, su maestro, quien se encargó de gestionar que ese instrumento fuera trasladado a fines de los años 50 del Palacio de Bellas Artes al Auditorio Nacional, ya que en aquel inpueble no cabía

en aquel inmueble no cabía.

"Mi papá vio cómo se armó ese órgano monumental, que venía de Cremona, Italia. Fue asistente de Jesús Estrada, el primer organista titular del auditorio. Desde entonces, le tenía un cariño enorme a ese instrumento. Luego se

▲ El organista y compositor Víctor Urbán Velasco durante una entrevista concedida a *La Jornada* en 2002. Foto Marco Peláez

fue a estudiar a Italia y Alemania, y regresó con otra visión. El OMAN estuvo abandonado un tiempo, pero cuando se trasladó al Auditorio Nacional se reconoció que existía y lo restauraron", refiere.

"En 2001, nombraron a mi papá

"En 2001, nombraron a mi papá el organista titular en esta nueva época, que para él fue la más grande condecoración, el punto máximo al que llegó como organista, y eso que él dio conciertos en diversas partes del mundo, incluso ante varios papas y autoridades de otros países."

La familia del organista y compositor, adelantó su hija, donará el archivo y su instrumento personal al futuro conservatorio de Tultepec, donde ya existe una casa de cultura con su nombre.

Ese acervo, precisó, está integrado no sólo por obras de su autoría, sino por un amplió catálogo de partituras que le dedicaron diversos compositores, además del archivo que heredó del maestro Jesús Estrada.







# Cumple 60 años el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN

EIRINET GÓMEZ

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional (IPN) –conocido popularmente como El Queso-celebró seis décadas como recinto clave para el aprendizaje, desarrollo, expresión y apreciación de diversas disciplinas artísticas para estudiantes de esta casa de estudios y los habitantes del norte de la Ciudad de México.

El festejo arrancó con la presentación de dos exposiciones foto-gráficas: Entre la técnica y el arte: 60 años del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicada en la galería abierta de las rejas del IPN, donde se recuperan momentos relevantes de las actividades científicas, culturales y educativas que se han realizado en las instalaciones.

La segunda muestra es Antonio Rodríguez y su legado politécnico, localizada en el vestíbulo principal, donde a través de objetos persona-les e imágenes, se rinde homenaje a Rodríguez, un gestor cultural que promovió la donación de piezas artísticas para integrar el acervo patrimonial del Politécnico.

En el acto de conmemoración, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, señaló que en 60 años el sitio se ha consolidado como un espacio importante para el Politécnico, "pero que también da vida y nutre de arte al norte de la Ciudad de México, donde hay gente que quiere disfrutar de las manifes-taciones artísticas".

El recinto cultural fue inaugurado el 17 de agosto de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos y el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, de quien toma el nombre, debido al impulso que dio a su edificación.

La obra estuvo a cargo del arquitecto mexicano Reinaldo Pérez Rayón bajo la estética funcionalista. Es un edificio eficiente, de planta libre, enriquecido por áreas verdes, las vialidades y la intercomunicación, "que lo convierten en una puerta icónica de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos". Reyes Sandoval resaltó que el

IPN, más que una institución de enseñanza técnica, "es un proyecto que busca formar ciudadanos críticos, libres, reflexivos y comprometidos con el entorno; para lograrlo, se asume como una decisión estraté-

El recinto, conocido también como El Queso, ha albergado diversas propuestas artísticas y desde 1965 es la sede de la Orquesta Sinfónica del IPN. Foto cortesía del IPN Cultura

gica contar como un área donde se tenga a disposición una oferta cul-tural y artística al alcance de todos, sin distinción de origen, condición social o creencia".

Durante estas seis décadas, el recinto ha albergado diversas pro-puestas artísticas, entre éstas las exposiciones de Juan Soriano y Raúl Anguiano, así como montajes de óperas como Aída Politécnica y Don Pascual.

También ha sido sede del Centro de Lenguas Extranjeras, ferias del libro, muestras de cine, semillero de composiciones dramáticas pro-piciadas por Emilio Carballido, pionero del espacio politécnico. Desde 1965 es la casa de la Orquesta Sinfónica del IPN.

Los auditorios Alejo Peralta y Manuel Moreno Torres han abierto sus espacios para la presentación de obras de teatro, danza y conciertos, entre otros

En el sitio también se resguarda y administra el patrimonio cultural del instituto, conformado por más de mil 200 piezas, entre las que destacan obras de Leonora Carrington, José Sánchez Morado, José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Alfredo Zalce, Federico Silva, Jorge González Camarena, Saturnino Herrán y David Alfaro Siqueiros, que han sido denominados monumentos artísticos.

Durante el evento, destacó el agradecimiento de donaciones de obras artísticas por parte de las familias de Reinaldo Perez Rayón (185 piezas), Marco Antonio Trovamala (500 pie zas) y Luis Aguilar Castañeda.

El director del Politécnico dijo que a lo largo de los años este espacio se ha consolidado con el trabajo de promotores culturales como los dramaturgos Gabriel Roias, Lola Bravo, Emilio Carballido y el escritor e historiador Antonio Rodríguez.

"El Centro Cultural Jaime Torres Bodet es un hito de la identidad aca-démica y también un referente en la herencia arquitectónica y la cultura

# Celebra el FCE sus 90 años con Gran Venta Nocturna

DE LA REDACCIÓN

El Fondo de Cultura Económica (FCE) realizará su Gran Venta Nocturna hoy y mañana con descuentos de hasta 50 por ciento en 50 sellos editoriales, recompensas a los compradores y alrededor de 300 actividades literarias en todas sus librerías en el país, en el contexto del 90 aniversario de la

Algunas editoriales participantes son Akal, Océano, El Colegio de México, Siglo XXI, Era, Itaca, Sexto Piso, Colofón, Almadía, Cidcli, Paidós y Terracota. En la red de Educal se ofrecerán descuentos en libros del FCE

Charlas de autores, firmas y otras dinámicas reunirán, durante la primera jornada de la venta, a escritores como Elena Poniatowska, Sabina Berman, Juan Villoro, Julieta Fierro, Francisco Hinojosa,

Bernardo Fernández Bef, Natalia Toledo, Susi Bentzulul, Juan Pablo Villalobos, Jorge Carrión, Beatriz Escalante, Alejandro Zambra, Mónica B. Brozon y Camila Villegas.

Hoy, por ejemplo, la librería Ro sario Castellanos albergará, a las 21 horas, una charla de Sabina Berman y Paco Taibo II. Ahí, a las 21:30 se realizará una convivencia con las poetas Susi Bentzulul y Natalia Toledo. En la librería Octavio Paz, Elena Poniatowska y Javier Aranda tendrán un encuentro con lectores a las 19 horas.

A quienes compren a través de elfondoenlinea.com mil pesos o más, el envío dentro de la República Mexicana será gratuito, y los que adquieran mil 500 pesos o más recibirán además una playera de aniversario.

El detalle de las actividades, sellos y librerías se puede consultar en las páginas del fondo en las redes sociales X y Facebook.

En las librerías de la CDMX Rosario Castellanos, Octavio Paz, Daniel Cosío Villegas, Juan José Arreola, Elena Garro; en la Fray Servando Teresa de Mier en Monterrey, y la José Luis Martínez en Guadalajara, por cada 200 pesos de compra se podrá participar en una dinámica para obtener una bicicleta.

El 3 de septiembre se inaugurará la exposición En el Fondo no todo son letras en la librería Rosario Castellanos y hasta el 8 de septiembre se ofertarán a mitad de precio 90 títulos en todos los locales del FCE.

El 4 de septiembre, a las 19 horas, Tatiana Coll impartirá la charla *El* legado editorial de Arnaldo Orfila Reynal en la librería Rosario Castellanos; un día después, a las 19 horas, el historiador Javier Garciadiego dará la conferencia La segunda fundación del FCE.

En algunas librerías, las actividades culturales se extenderán hasta el sábado.

## Cartelera cultural Secretaría de Cultura 27 Festival Internacional de Piano Sábado 21 Dúo Spina Conciertos & Benignetti Eleonora Spina y

En Blanco



Domingo 1 Aranza Ortega

Sábado 7 John Kofi Dapaah

Domingo 8 **Nicholas** McCarthy

Sábado 14 Nina Kennedy Michele Benignetti

Domingo 22 Dúo Amal Bishara Haroni y Yaron Kohlberg

Sábado 28 Matías Gómez-Sáenz

Domingo 29 Juan José Chuquisengo

1 AL 29 SEPTIEMBRE 2024 Sáb, 19:00 h | Dom, 13:30 h

· Auditorio Blas Galindo \$150 | Mayores de 8 años

☐ ☐ cenartmx | #AquíEnElCenart | mexicoescultura.com

(EYART



CULTURA

# Músicos *Del otro lado* se presentan hoy en el Cenart

#### MERRY MACMASTERS

"Del otro lado del muro" vendrá media docena de músicos, todos catedráticos de la Universidad Tec-nológica de Texas, para ofrecer un concierto cuyo programa se enfoca tanto en los compositores como en las obras musicales que han dejado atrás su lugar de origen para volverse universales.

Del otro lado del muro: Música de compositores y composiciones que trascienden fronteras es el título del concierto que se ofrecerá hoy en el Centro Nacional de las Artes (Cenart). Con motivo de los 30 años del Cenart, la universidad texana, ubicada en Lubbock, estableció cuatro colaboraciones con la institución. Para la primera, en mayo pasado, vino la Orquesta Sinfónica de la Universidad Tecnológica de Texas para actuar en el Auditorio Blas Galindo. Varios miembros de su Facultad de Música impartieron clases magistrales a estudiantes de la Escuela Superior de Música.

Dividido en dos partes, el programa de la segunda colaboración se enfoca, primero, en los creadores individuales y después en las obras, explica Martin Camacho, decano de

Artes Visuales y Escénicas de esa casa de estudios. La primera parte comprende composiciones de personas nacidas en Estados Unidos, pero con raíces latinas y gustos musicales que se ven reflejados en sus piezas. También hay obra de un puertorriqueño y un mexicano que han desarrollado "una extensa labor en Estados Unidos".

En este sentido, Latin Jazz Suite, de Alice Gómez (1960), comprende los movimientos Guaguancó, Bolero, Mambo-cha, Afro-Cuban y Cubop. Intervendrán Kevin Wass en la tuba y Fabio Augustinis, en las congas. De José Flores (1997), de raíces mexicanas, es Un día en la vida, para tuba y medios fijos. También se incluyen Julia, del puertorriqueño Roberto Sierra (1953), con la participación de la mezzosoprano lvy Walz y la pianista Becca Zeisler, así como Tuba libre, de Felipe Santiago, compositor mexicano.

La segunda parte del progra-

La segunda parte del programa se centra en obras y géneros musicales que han rebasado las fronteras de sus países. En primer lugar está *Tres danzas cubanas*, del veracruzano Mario Ruiz Armengol (1914-2002). Camacho visita dos o tres veces al año, y da clases

▶ La pianista Becca Zeister participa hoy en el concierto Del otro lado del muro: Música de compositores y composiciones que trascienden fronteras, que se realizará en el Auditorio Blas Galindo. Foto cortesía del Cenart

magistrales de piano. "Varios de los estudiantes cubanos han presentado, sin saber que soy una persona conocedora de la música de Ruiz Armengol, sus *Danzas cubanas*, porque tienen el requisito de tocar música cubana como parte de la currícula de su desarrollo. Esas danzas de un compositor mexicano ya trascendieron para ser aceptadas como música cubana para el piano". El programa comprende, ade-

El programa comprende, además, un arreglo para dos pianos de Danzón núm. 2, de Arturo Márquez (1950). Para Camacho, es un ejemplo para entender "cómo un género que es conocido y muy popular en México, es en realidad la danza nacional de otro país, que es Cuba. Incluso, en este momento es más tocado y difundido en otra nación que donde se originó".

El arreglo de *Danzón núm. 2* es para dos pianos (Camacho y Zeisler) y percusión (Augustinis). "Lo



que se oye por lo normal es la versión de orquesta. Aquí se enfatiza la percusión, una parte muy importante porque da sabor al danzón", dice el músico.

dice el músico.

También se incluye Sonatina para trompeta y piano, del costaricense Manuel Matarrita (1972), quien ha recurrido al género argentino de la zamba, así como el género afrocolombiano de la cumbia. "Es otro ejemplo más de cómo for-

mas musicales que no son nativas de Costa Rica se retoman y han transcendido fronteras", asegura Camacho.

El concierto Del otro lado del muro, música de compositores y composiciones que trascienden fronteras se realizará hoy a las 19 horas, en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club), con entrada libre.

# El Ballet de Monterrey conquista al público más allá de los teatros

#### MERRY MACMASTERS

El Ballet de Monterrey (BM) fue el encargado de clausurar el festival Nuevo León en Los Pinos el domingo pasado por la noche después de tres días de actividades de todo tipo, desde lo artístico hasta lo gastronómico. La programación concebida para el Complejo Cultural Los Pinos contó con la participación de 950 artistas y creadores neoleoneses, indicó Melisa Segura, secretaria de Cultura de la entidad que cumple 200 años de existencia.

"Esta celebración llevada a cabo a lo largo de 2024 nos ha permitido reflexionar sobre lo que somos en Nuevo León y cómo nos insertamos en la narrativa nacional. Estar en Los Pinos era fundamental", aseguró la funcionaria en su mensaje de clausura. Segura estuvo acompañada por Yolanda Graza, presidenta del patronato del Ballet de Monterrey.

El BM, que el año entrante cumplirá siete lustros de fundado, ofreció un programa "mixto", representativo del repertorio de la agrupación, sus búsquedas e intereses. La función comenzó con un fragmento de Carmen, de Robert Hill, un clásico de la compañía. Siguió Hydra, de Robbie Farchild, primer ballarin del New York City Ballet, estrenado apenas en marzo pasado. También se presentó el pas de deux de la obra Maximiliano y Carlota; Brusco, creación del mismo coreógrafo Thiago Soares, y Divertimento, de Yosvani Ramos, director del BM. Esta obra de índole "clásica", ofrece "un estilo Balanchine contemporáneo", expresó Flor de Lis Castañeda, coordinadora artística.

El programa fue muy aplaudido por el público que llenó por completo la sillería disponible en el antiguo helipuerto. De hecho, era tanto el entusiasmo por reconocer a los bailarines que los aplausos fueron espontáneos y tal vez más frecuentes que si la función hubiera tenido lugar en un teatro formal, cerrado.

Castañeda es de la idea de que la globalización se da también en la danza, en el sentido de que "ya no hay bailarines que sólo sean de ballet clásico. En este momento manejan contemporáneo, neoclásico y otros estilos de movimiento que han aprendido de diferentes culturas y países, algo que enriquece su danza". Para la bailarina de formación, el lenguaje folclórico, incluso, es explorado por grandes compañías como la Opera de París y el Royal Ballet. También está presente en Maximiliano y Carlota.

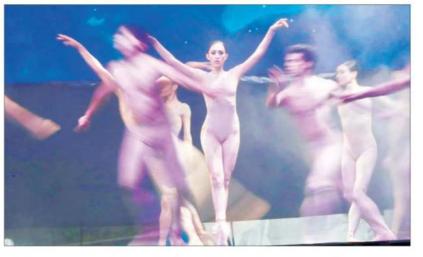

Realizar un espectáculo de ballet al aire libre requiere de ciertas adaptaciones. El BM, no obstante, ha buscado "salir de los recintos clásicos porque sabemos que hay un público más allá de los teatros", señaló Castañeda. "Queremos que México en general se enriquezca con la danza, no sólo con una escultura vista en una avenida. Ese ha sido nuestro impulso para arriesgarnos un poco más y buscar las condiciones, por ejemplo, traer nuestro propio piso y montarlo en ese tipo de escenarios para poder bailar". Para la función de Los Pinos el piso fue facilitado por la Compañía Nacional de Danza, indicó a La Jornada.

Para su presentación en la Ciu-

dad de México, el BM viajó con 22 bailarines, cuando por lo general sus programas comprenden entre 45 y 50. El elenco arribó al compromiso con dos días de anticipación a fin de que los bailarines se acostumbraran a la altura. "Venimos con una logística bien programada para que ellos prueben el escenario, el espacio, ver si está húmedo, porque todo influye en el cuerpo del bailarin. Siempre tratamos de salvaguardarlos en el sentido de: éstá bien, ve con cuidado, prueba esto aquí". Si el piso está inclinado traemos un equipo para atender-lo. Si los chicos se sienten seguros, podrán dar una buena actuación".

Desde hace más de tres décadas

▲ La compañía neoleonesa ofreció una muestra de su repertorio en Los Pinos el domingo pasado. En la imagen, durante su interpretación de Hydra. Foto Luis Castillo

el BM impulsa y cultiva el arte dancistico en el norte del país. "Tenemos temporadas didácticas para las que invitamos a los niños de las escuelas para sembrar esa semilla de la danza. Con el paso del tiempo hemos visto que ya tenemos un púbico, las personas ya saben qué es el ballet. Sin embargo, es una tarea ardua que continúa año con año", finaliza Castañeda.



cıtıbanamex 🝪 🖰

# VOLVER AVERNOS

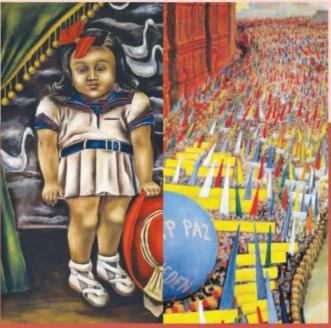

Desfile del rº de mayo en Moscú Diego Rivera 1956 Óleo sobre tela Col. Banco Nacional de México

Niña con sombrero rojo María Izquierdo 1942 Óleo sobre tela Col. Sura Art Corporation

# REENCUENTRO DE DOS COLECCIONES



Reproducción autorizada por la sucesión María Izquierdo

D.R. © 2024 Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo Reproducción autorizada por el instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2024

# Reconocen la lucha de Elvia Carrillo Puerto

ANAÍS RUIZ LÓPEZ

El libro Elvia Carrillo Puerto, de Damiana Leyva Loria (Yucatán, 1983), ilustrado por Daniel Silva Páramo, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Vientos del Pueblo, recorre desde la vida íntima de la activista hasta su lucha por el sufragio femenino en México.

En entrevista con La Jornada, la autora contó que esta propuesta surgió en el marco del centenario del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, cuando Paco Ignacio Taibo II "me invitó a escribir algo que no fuera académico y hablara sobre su hermana, Elvia Carrillo; así fue que materialicé su biografía e hice una obra de ficción histórica para todos."

La también investigadora destacó que "en estos tiempos electorales, para los hombres votar no cobra tanta importancia como para las muieres. Las mexicanas apenas llevamos 70 años con esa posibilidad. Elvia pasó de ser una mujer que se casó siendo una menor de edad, cuando un simple divorcio sería el final de su vida, a poder incidir en las mujeres, a defender su ciudadanía, su libertad, su posibilidad de trabajar y de tener

independencia económica.
"Ojalá cuando las personas, y sobre todo las mujeres, lean la bio-grafía de Elvia reflexionen sobre la gran importancia que tenemos al poder votar. No estoy hablando de partidos ni de personas, pero sí que decidamos. Porque durante muchos años se pensaba que no teníamos capacidades de raciocinio en temas políticos o sociales. Todas esas ideas, que algunas veces aparecen por allí, las seguiremos com-batiendo en algo tan sencillo como

acudir a las urnas", afirmó. Leyva Loria describió que "en 2013 hice mi investigación de maes tría acerca de la primera edición de la revista Tierra, la cual fue el órgano de difusión del Partido Socialis-ta del Sudeste (PSS). Allí encontré información de la liga feminista de resistencia, integrada por Rosa Torre, Beatriz Peniche, Raquel Dzib, Gloria Rosado, Susana Betancourt y Elvia Carillo. Se trataba de una organización de feministas decla-radas y con agenda política".

# Oposición al discurso feminista

"Hubo muchos congresos socialistas, pero el más importante fue el de Iza-mal, porque de allí se iba a desplegar una agenda política del PSS a la gu bernatura. El proyecto buscaba eli-minar la esclavitud de las personas, de los campesinos mayas y también abordaba la lucha obrera, pero el discurso feminista no era bien recibido por muchos hombres del partido. La revolución era algo definitivamente

masculino", mencionó. Para la escritora, le debemos agradecer mucho a su hermano, Felipe Carrillo Puerto, quien "desde que asumió la gubernatura de Yuca-tán de 1922 a 1924, fue el único que creyó en su hermana, no sólo por su vínculo familiar: él entendió la

visión de ella v su relevancia social y política. Sin embargo, su apoyo eneró enemistades con sus corre ligionarios. Eso sumó a que, entre

muchas más cosas, lo fusilaran. "Ante la pérdida del líder socialista todo podía acabar. Y sí, desafortunadamente, lo único que pudo presenciar Elvia es que las mujeres tuvieran derecho a elegir represen-tantes populares mediante el voto. Ella no pudo ver que, actualmente, sigue habiendo muchas luchas en el país, a pesar de que ya haya un marco jurídico que respalde nuestro de-recho a decidir. Admiro mucho que, con cien años de diferencia, ella lo pudo poner en una agenda política con acciones concretas", dijo.

La autora contó que ha presenta-do este libro en varias sedes, entre éstas en una escuela llamada Acre-lio Carrillo Puerto, como uno de los hermanos. "Al preguntar al alumna do v profesores si conocían a Elvia o si habían entrado al museo, que era la ferretería donde trabajaba su padre, no lo ubicaban. Eso es deliberado, Elvia fue muy incómoda, quisieron asesinarla, pero logró exiliarse en la ciudad. Hicieron todo lo posible para que tanto el socialismo de Felipe Carrillo Puerto como el feminismo de Elvia se enterraran"

#### Luchar a contracorriente

"En el caso de Elvia era borrar todo lo que significara feminismo. Hoy existen discursos sobre este tema que lo relacionan con Satanás en persona. Todos esas ideas tienen más de cien años y, desafortunadamente para Elvia, tuvo que luchar a contracorriente con muy pocas combatientes; sin embargo, logra-ron abrir caminos en el gobierno; eso no pasó con otras feministas, la mayoría son teóricas."

En las primeras páginas de su libro, Damiana Leyva agradece a las mujeres que la antecedieron. Relató que su bisabuela se subió al tren en la Revolución, "supongo que iba buscando su bienestar, pero tuvieron que pasar tres generaciones: bisabuela, abuela y madre, creo que vamos poco a poco. La educación ha sido el medio por el cual hemos dado ese salto. Escribir esto y no reconocerlo sería negar mi propia

historia y mis orígenes.

"Aprendí mucho de este proyecto, también medité sobre mi propia vida v edad. Desde entonces, donde me encuentre voy a poner mi granito de arena. Ahora es el libro de El-via que está logrando su cometido: que más mujeres reflexionen sobre la importancia de la agenda política. Eso va más allá de únicamente leer, sino pensar en qué se puede hacer, en mi caso, pude escribir. Estoy determinada en actuar para que podamos tener y gozar de mayores libertades y disfrutar de nuestros derechos. El feminismo es posible y es necesario", concluyó.

La obra Elvia Carrillo Puerto se presentará mañana, con la participación de la autora y el filósofo Ar-mando Bartra, en la librería del FCE Eraclio Zepeda (Miguel Laurent 961, colonia Santa Cruz Atovac).



La obra Elvig Carrillo Puerto se presentará mañana en la librería del FCE Eraclio Zepeda: participan la autora y Armando Bartra. En la imagen, la activista (al centro) en una protesta. Foto tomada del Facebook del INEHRM

# Niño de 4 años destruye una tinaja de 3 mil 500 años de antigüedad



ALISHA RAHAMAN SARKAR

THE INDEPENDENT

Un niño de 4 años destruyó accidentalmente una tinaja de la edad de bronce que estaba ubicada en el Museo Hecht en Israel. El peque ño v su familia estaban visitando el museo en la Universidad de Haifa la semana pasada cuando el chico "tiró ligeramente del frasco" por curiosidad. La tinaja de 3 mil 500 años de antigüedad cayó al suelo y se rompió en varios pedazos.

El artefacto data entre los años 2200 y 1500 aC, detalló el museo, y añadió que había estado expuesta cerca de la entrada.

La pinoteca cree que hay un "encanto especial" en mostrar artefactos sin ninguna barrera o paredes de cristal para hacer los descubrimientos arqueológicos más accesibles al público, comentó Inbal Rivlin, director general del museo, a The Independent.

Además, el museo comunicó que no recurriría a la policía, ya que los objetos expuestos se habían roto sin querer, e invitó al niño y a su familia a volver a la exposición para realizar una visita organizada.

La jarra fue dañada accidentalmente por un niño de corta edad que acudió al museo, y la respuesta será la adecuada", declaró Rivlin. La familia regresará al museo este fin de semana para la visita organizada, con el fin de "endulzar juntos la experiencia previa en el museo", añadió.

El padre del chico, Alex, dijo que estaba "en shock" al ver a su hijo al lado del artefacto roto y al principio no podía creer que su hijo había realizado el daño.

Alex declaró a la cadena de noticias BBC que, tras calmar a su hijo visiblemente alterado, informó del incidente a un guardia de

seguridad. La extraña tinaja es anterior a la época de los reyes bíblicos David y Salomón y es característica de la región de Canaán, en la costa mediterránea, explicó el responsable. El "impresionante hallazgo" esta ba destinado al almacenamiento

La pieza de la edad de bronce estaba expuesta cerca de la entrada del Museo Hecht en Israel. Imagen tomada de redes

transporte de vino y aceite de oliva, principalmente. El museo se puso en contacto

con un especialista en conserva-ción para restaurar el artefacto

destrozado, y espera que vuelva a su lugar en "poco tiempo". "El Museo Hecht también aprovechará la oportunidad para documentar el trabajo de conservación, de modo que también pueda presentarse al público, por lo que pronto la tinaja volverá a ser visible, junto con el trabajo que facilitó su rescate", añadió Rivlin. Aunado a esto, el recinto "continuará con esta tradición" de exponer objetos sin barreras a pe-sar del "raro incidente", concluyó

© The Independent Traducción: Jesús Abraham Hernández





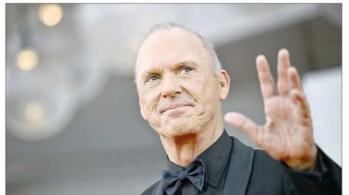



# Jolie, Kidman, Pitt y Banderas marcan la vuelta de Hollywood a la Mostra de Venecia

# Comenzó el certamen italiano // Participan las secuelas de Beetlejuice y Joker

AFP Y AP VENECIA

La 81 Mostra de Venecia se abrió este miércoles con la segunda parte de una clásica comedia negra de los años 80, *Beetlejuice*, de Tim Burton, aperitivo truculento para un competencia colmada de estrellas de Hollywood.

Con 21 películas en concurso, el festival italiano se confirma de nuevo como escaparate ideal para las grandes producciones estadunidenses a pocos meses de la selección para los Óscar.

Aunque la contienda está dominada por Estados Unidos y Europa, destacan también el primer largometraje en inglés del español Pedro Almodóvar (La habitación de al lado) y dos producciones de América Latina, El jockey, de Luis Ortega, y Ainda estou aqui, del brasileño Walter Salles.

La Mostra sufrió el impacto de las huelgas de Hollywood en 2023, pero este año por el Lido desfilarán Angelina Jolie, Nicole Kidman, Brad Pitt, George Clooney, Antonio Banderas, Joaquin Phoenix, Lady Gaga y Jude Law, entre otros.

Jolie se pone al servicio del chileno Pablo Larraín, que firma una nueva biografía de María Callas. Dos personajes de humor tenebroso destacan en la cartelera: el chiflado fantasma *Beetlejuice*, que catapultó a Tim Burton en 1988, y el *Joker* enemigo de Batman, interpretado de nuevo por Joaquin Phoenix a las órdenes de Todd Phillips, en pugna por el León de Oro.

La cinta llega 36 años después de que el público conociera a la familia Deetz. Aunque la original Beetlejuice fue un éxito, el filme más taquillero de 1988, y sigue siendo muy querido, Burton dijo que nunca entendió por qué logró tanto. De hecho, ni siquiera lo vio para prepararse para hacer la nueva.

#### Que salga del corazón

Aunque fuera de competencia, Beetlejuice abrió el baile casi con el mismo elenco que hace casi 40 años, liderado por Michael Keaton, de 72 años, en el papel de un fantasma que al ser invocado provoca desastres en una mansión. Junto a Keaton y Winona Rider aparece Jenna Ortega.

Jenna Ortega.
Fue precisamente este éxito
televisivo el que volvió a darle ánimos a Burton, que se declaró ayer
"algo decepcionado" por el estado
del sector cinematográfico en los
últimos años.

últimos años. "Me dije 'si tengo que volver a hacer algo, tiene que salir del corazón''', aseguró ante los periodistas. Su *Beetlejuice Beetlejuice* es una

Su Beetlejuice Beetlejuice es una crítica macabra de los influencers y sus teléfonos celulares encendidos permanentemente, un tierno apoyo a los chicos que se sienten "raros" en la preparatoria y una mirada sarcástica a los problemas de Estados Unidos.

"No quiero hacer una gran secuela por dinero", afirmó Burton horas antes del estreno, con el elenco a su lado. "Quería hacer esto por razones muy personales".

nes muy personales". El motivo, dijo, era que se había desilusionado con la industria del cine en los últimos años. Beetlejuice Beetlejuice era lo que necesitaba para volver a enamorarse del proceso.

"Me di cuenta de que si iba a hacer algo de nuevo, sólo quería hacerlo desde mi corazón. Era algo que quería hacer—dijo—. Es un poco como el personaje de Lydia. A veces tu vida da un pequeño giro, vas por un camino diferente. Como que me perdí un poco".

En cuanto a Joker: Folie à deux, su director, Todd Phillips, la presenta en el certamen donde ganó un León de Oro hace cinco años y propulsó a su estrella Joaquin Phoenix al Oscar a la mejor interpretación masculina.

La megaestrella Lady Gaga in-

terpreta a Harley Quinn, la novia (también desquiciada) del *Guasón* Phoenix, duelo interpretativo que promete chispas.

Almodóvar filmó La habitación de al lado en Nueva York, tras dos cortometrajes anteriores en inglés y años de dudas y tentadoras invitaciones de Hollywood.

La película, un drama lleno de diálogos, narra la amistad entre dos mujeres – Julianne Moore y Tilda Swinton– en el ocaso de sus vidas. El director manchego ya ganó en 1988 un premio al mejor guion en la Mostra con Mujeres al borde de un ataque de nervios.

A su vez, Nicole Kidman protagoniza una tórrida historia de amor con Babygirl, en competencia, dirigida por Halina Reijn, con Harris Dickinson y Antonio Banderas.

El mexicano Alfonso Cuarón presenta Disclaimer, serie televisiva con Cate Blanchett como protagonista. El español Rodrigo Sorogoyen firma Los años nuevos, historia de amor que se despliega a lo largo de toda una década; y en el capítulo de los documentales destaca la brasileña Petra Costa con Apocalipse nos trópicos, obra sobre la influencia del evangelismo en la vida política de ese país.

El certamen italiano mantiene "una sana competencia" con su hoArriba, de izquierda a derecha, Sigourney Weaber, así como Monica Bellucci y Tim Burton; abajo, en el mismo sentido, Michael Keaton y Jenna Ortega en la alfombra roja del certamen italiano. Fotos Afp

mólogo de Cannes, asegura el director de la Mostra, Alberto Barbera, en una entrevista. La presencia de estrellas internacionales "nunca fue tan numerosa", después de la edición del año pasado, muy afectada por la histórica huelga de guionistas y actores en Hollywood, se alegra este ex crítico cinematográfico de 74 años. Barbera es el director artístico

Barbera es el director artístico del festival de cine más antiguo del mundo desde 2012. Su cargo fue renovado por dos años en mayo, y en su haber tiene haber convertido a la Mostra en plataforma de lanzamiento para Hollywood y en trampolín para los Oscar, desde La La Land hasta Roma pasando por Nace una estrella.

Hasta la entrega del palmarés el 7 de septiembre, los flashes brillarán, ya sea para Lady Gaga en la secuela de Joker o Angelina Jolie en la piel de María Callas. La llegada del dúo George Clooney-Brad Pitt también será un deleite para los fotógrafos.

# Con mariachis, baile y música, recuerdan a Juan Gabriel a ocho años de su muerte

Instituto de cultura de Juárez organizó el programa Juangabrielísimo

RUBÉN VILLALPANDO

CIUDAD JUÁREZ, CHIH

Con una misa en la iglesia de San Lorenzo, serenata y otras actividades afuera de la casa museo de El divo

de Juárez, Juan Gabriel, se recordó el octavo aniversario de su muerte.

A través del programa Juanga-brielísimo, iniciado hace una semana, juarenses, extranjeros y turistas nacionales recordaron al cantautor nacido en Michoacán que emigró de niño con su familia a esta ciudad.

El sacerdote Alfredo Abdo Rohana, acompañado del mariachi Luz de Luna, ofició la misa. Expresó que la ofrecería a la memoria del difunto cantante, pues Juan Gabriel sigue vivo a través de su música.

'No sólo me han invitado para celebrar esta ceremonia de su fa-

▲ Cientos de seguidores se concentraron en el centro de la ciudad en el homenaje a El divo de Juárez. Fotos Rubén Villalpando

# Swifties se suben al ring político y recaudan fondos en favor de Harris

NEW YORK

Taylor Swift aún no se ha pronunciado sobre la carrera presidencial en Estados Unidos, pero una coalición de admiradores ya está apo-

yando a Kamala Harris. A mediodía de ayer, Swifties for Kamala (Swifties por Kamala) habían recaudado más de 140 mil dólares en favor de la aspirante demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, donde enfrentará al republicano Donald Trump.

La vispera celebraron una velada de recolección de fondos a la que se unieron 27 mil admiradores, po-niendo en marcha el esfuerzo para "convertir nuestro poder swiftie en poder político", como dijo un director del grupo durante la reunión.

Estrellas como Carole King jun to con senadoras como Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand participaron en el encuentro virtual.

"Soy una swiftie, y Taylor y yo somos amigas", dijo King, la legen-daria cantautora de éxitos como I Feel The Earth Move y You've Got A Friend.

"He sido activista política du-rante años. He sido voluntaria, he llamado a las puertas, incluso como persona famosa", recordó King,

'Se los digo porque si alguno de ustedes está pensando en ser voluntario para llamar a las puertas o por teléfono y está un poco nervioso por lo que pueda decir. Por favor, créan-me: no hay nada que perder y todo que ganar

Swifties por Kamala empezó como iniciativa en las redes sociales creada por la usuaria v swiftie Emerald Medrano horas después de que el presidente Joe Biden se retirara de la relección, hace más de un mes.

El esfuerzo prendió en las plataformas: en X la iniciativa cuenta con más de 72 mil seguidores y cerca de 50 mil en Instagram, aunque la megaestrella no está afiliada al grupo.

#### "Defensa de la democracia"

"Somos una coalición de admiradores de Taylor Swift comprometidos con proteger la democracia histórica de Estados Unidos, trabajando juntos para ayudar a los candidatos progresistas en las elecciones locales y nacionales, incluida la vicepresidenta Kamala Harris como próxima presidenta de nuestro país", señala la declaración del gru-

po en su sitio web. El grupo también defiende los derechos LGBT, la libertad reproductiva y a los inmigrantes; también pide que se tome en serio el cambio climático, así como "un alto el fuego permanente entre Israel y Hamas

Taylor Swift, la megaestrella mundial con cientos de millones de seguidores en redes sociales y una base de fanáticos tremendamente fieles, tiene un poder de convocatoria monumental. Durante muchos años, la cantautora se mantuvo al margen de la política, incluso en 2016, cuando Donald Trump ganó la presidencia

Su silencio llevó a muchos criticos a especular que era una republicana de clóset, hasta 2018, cuando rompió su silencio al apoyar a la opositora demócrata contra la ultraderechista Marsha Blackburn en Tenesi, quien ganó de todos modos, pero marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Swift.

Ésta explicó que su entorno le había instado a mantenerse al margen de la política por el potencial daño a su carrera, especialmente en la industria de la música country que, pese a sus complejidades, a menudo se asocia con el conservadurismo.

Swift apoyó a Biden en 2020 y ha transmitido mensajes pro LGBT a través de sus canciones y video y ha condenado la revocación del derecho federal al aborto por el Tribunal misa del 7 de enero, que es cuando nació Alberto Aguilera", dijo.

"Sabemos que Juan Gabriel en su música fue tan versátil, tan variado y la mayoría de sus canciones estuvieron acompañadas con mariachi." En las últimas horas, dentro de

las actividades aparte de la misa, a la que asistieron cientos de personas, hubo un concurso de coreografias llamado Nadie baila como tú.

La semana cultural Juárez, Juangabrielísimo 2024, organizada por el municipio, atrajo a una multitud deseosa de celebrar la música y el legado de El divo de Juárez.

A través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, la Casa Juan Gabriel, el Museo Juan Gabriel y Zitro Producciones, el concurso contó con la participación de más de 10 grupos mu-sicales que hicieron bailar a los asistentes al ritmo de canciones

populares del legendario músico. El repertorio incluyó clásicos como El Noa Noa, Nadie baila como tú, Debo hacerlo, La frontera, Caray y Buenos días, señor Sol, entre otras.

Cada interpretación no sólo evocó nostalgia, sino también encendió el entusiasmo y la pasión del público, que coreaba los temas.

El primer lugar fue para el grupo D-Nation, seguidos por Black Company y Dancers Crew, de acuerdo con el jurado.

Myrna Judith Barajas Martínez, directora del instituto cultural, destacó la importancia del certamen como plataforma que permite a los habitantes de Ciudad Juárez disfrutar de una noche llena de música entretenimiento, al tiempo que rinde homenaje a Juan Gabriel.
"Es una excelente oportunidad

para celebrar la influencia inquebrantable de Juan Gabriel en la música mexicana y en la cultura popular", comentó la directora del instituto cultural local.

Esta noche habrá serenata con mariachis afuera de la casa del cantautor ubicada en la avenida principal 16 de Septiembre, vialidad que fue cerrada por los festejos.







MÉXICO BUSCA HOY SUS PRIMERAS MEDALLAS

# Entre la inclusión y la diversidad, se inauguran Juegos Paralímpicos

Delegación tricolor destaca por su alegría en la espectacular ceremonia

DE LA REDACCIÓN

Apenas unas semanas después de albergar los Juegos Olímpicos, París dio inicio al último capítulo de su verano deportivo con la ceremonia de apertura de los Paralímpicos.

Con su desbordante esencia cultural e histórica, la Plaza de la Concordia abrigó la innovadora y majestuosa apertura, marcada por la inclusión y la diversidad. El singular espectáculo se desa-

rrolló en un escenario instalado al-rededor del obelisco de la emblemática plaza y comenzó con la danza de 140 bailarines convencionales y otros 16 discapacidados, ataviados con los tonos azul, rojo y blanco de la bandera francesa. El acceso para los atletas en sillas de ruedas fue facilitado por rampas de asfalto a lo largo de la avenida.

Los organizadores cumplieron con lo prometido: una ceremonia espectacular. Volvió a rebasar los confines de un estadio y, a diferencia de los Olímpicos, que incluyeron un desfile en barco por el río Sena.

▲ ► La Plaza de la Concordia albergó la majestuosa apertura; 67 atletas mexicanos pretenden superar las 22 preseas de Tokio 2020. Fotos Afp

la inauguración de los Paralímpicos fue en tierra firme.

Ante la mirada del mandatario francés, Emmanuel Macron, v del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, aviones caza surcaron los cielos de la ciudad, dejando vapores con los colores rojo, azul y blanco. Acto seguido, las delegaciones ingresaron en la plaza en orden alfabético. "Los Juegos mostrarán lo que

pueden lograr las personas con discapacidad y la forma en la que retiraron barreras para tener éxito' afirmó Parsons en su discurso. "El hecho de que estas oportunidades existan es una prueba de que po-demos y debemos hacer más para avanzar en la inclusión, ya sea en la cancha, en el aula, en las salas de conciertos o en la junta directiva de una empresa".



México dejó huella. Con banderas, sombreros de charro, gabanes hasta máscaras de luchadores, nuestros deportistas se hicieron presentes, abanderados por Fabiola Ramírez y Salvador Hernández.

Como sucedió en los juegos conencionales, el contingente nacio nal fue de los más ruidosos y alegres. Con su uniforme blanco y rosa, los tricolores hicieron sonar

fuerte el "¡Viva México!", al tiempo que entonaban Cielito lindo.

Cinco atletas paralímpicos franceses encendieron el pebetero, dise-ñado para lucir como un globo aerostático y emitir un fulgor dorado en la noche.

Hasta el momento, se han ven-dido más de 2 millones de boletos para las competencias. Hay expec tativas para que los mexicanos sumen hoy las primeras preseas en las disciplinas de taekwondo, tenis de mesa y ciclismo en pista.

Los atletas se agrupan por nive-les de discapacidad para garantizar la mayor igualdad posible. Sólo dos de los deportes del programa, golbol y boccia, no tienen equiva-lente olímpico.

Con información de Ap v Prensa Latina



## **EMBLEMÁTICA LABOR EN ATLANTA 1996 Y TOKIO 2020**

# Reconocen a reporteras de *La Jornada* por cobertura en JO



#### ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

La cobertura de unos Juegos Olímpicos en ocasiones rebasa lo deportivo y su labor alcanza la categoría de testimonio histórico y social. Las reporteras de *La Jornada* Rosalía A. Villanueva y Adriana Díaz forman parte de las 15 mujeres, entre decenas de periodistas varones, reconocidas ayer por la Asociación de Olímpicos Mexicanos debido a su emblemática labor en las ediciones de Atlanta 1996 y Tokio 2020.

"No vamos a unos Juegos Olimpicos a aplaudir, nuestro trabajo es informar, vamos a buscar la nota, a hacer nuestro trabajo con el mayor profesionalismo", apuntó Villanueva, quien con 32 años de trayectoria es una de las pioneras en el periodismo deportivo mexicano y ahora coordina la sección de Deportes de La Jornada

"La cobertura de unos Juegos Olímpicos se gana, yo tardé 12 años en ir a unos. Cuando vas no duermes, no descansas, no comes, caminas muchos kilómetros, pero no lo sufres, porque haces lo que te gusta", dijo Díaz como una muestra de que el periodista debe estar preparado no sólo en el dominio de los ámbitos deportivos, sino también para enfrentar situaciones inesperadas como explosiones o una pandemia.

"En Atlanta 1996 pasamos de la alegría al terror", recordó Villanueva, quien ya tenía la experiencia de cubrir Barcelona 1992.

El 26 de julio del 96, en México

había algarabía porque Bernardo Segura ganó el bronce en la prueba de los 20 kilómetros de marcha; la única presea de los tricolores en esa edición. Pero todo cambió en la madrugada.

Una explosión durante un concierto en el Centennial Park a la 1:20 am del 27 de julio de 1996, la cual dejó más de 100 heridos y dos muertos, cambió el foco periodístico de los reporteros que se encontraban en Atlanta para cubrir los Juegos Olímpicos.

Rosalía A. Villanueva, junto con

Rosalía A. Villanueva, junto con Jorge Sepúlveda, quien también recibió un reconocimiento ayer, realizaban la primera cobertura para esta casa editorial en una justa veraniega y los sorprendió el estallido.

Apenas terminaban una larga jornada de más de 12 horas de trabajo. Habían visto a Bernardo Segura subir al podio, la inesperada derrota del marchista Daniel García, quien no cumplió con las expectativas de favorito, y el nacimiento de Fernando Platas como promesa en los clavados. Iban regresando de las competencias poco después de medianoche cuando enfrentaron la angustia y el reto de una cobertura más compleja.

Era una época en la que Internet apenas comenzaba a utilizarse y no había redes sociales; la información debía conseguirse en el campo. Los jefes de redacción exigían a distancia notas sobre el bombazo, pero el zona cero estaba acordonada y ningún medio tenía acceso.

"Con la explosión se incrementó la seguridad. Todos éramos sospechosos, había muchos retenes", relató Villanueva, quien se había hospedado a casi 40 minutos de distancia de Atlanta y le resultaba casi imposible trasladarse en la madrugada.

"El rumor era que se suspenderían los Juegos Olímpicos. Al final, la FBI y la CIA hicieron su investigación y al otro día todos estaban como si nada. Lo único que pudimos reportear es que la delegación mexicana estaba bien", señaló. El resto de la información debió recuperarse con apoyo de las agencias

#### Los juegos del silencio

La experiencia de Adriana Díaz fue marcada por la zozobra y el distanciamiento. Tokio 2020 se aplazó un año por el covid-19, por lo que al llevarse a cabo hubo estrictas medidas para evitar contagios.

"Antes de ir nos pedían tres pruebas de covid, y todos los días también nos sometían a análisis. Hubo compañeros que al llegar salieron positivos y fueron aislados; uno de ellos estuvo hospitalizado tres semanas", narró.

Díaz tenía la experiencia periodística en Río de Janeiro 2016, donde la inseguridad en las favelas contrastaba con la fiesta olímpica.

En Tokio, la organización era cuidadosa y precisa; sin embargo, debido a la pandemia, por primera vez en la historia de unos Juegos no hubo afición en las gradas, lo que generó un ambiente desangelado, gélido.

▲ Rosalía A. Villanueva cubrió los Juegos de Atlanta, complicados por un bombazo. Foto Cristina Rodríguez

Tanto Villanueva como Díaz coinciden en que la visión para hacer una cobertura en Juegos Olímpicos ha cambiado. Ahora, con las redes sociales, muchos reporteros se enfocan en enviar videos en vivo, sin hacer investigación a fondo.

"Ahora todo es en tiempo real, pero el trabajo periodístico se trata de buscar historias, algo que enganche, saber plasmarlo y que esté bien escrito", apuntó Villanueva. "Aunque hayan pasado horas, algunos medios traen la misma nota al otro día: quién ganó y por cuántos puntos, pero debes buscar una historia, algo diferente", agregó Díaz.

algo diferente", agregó Díaz.

Ambas han sido parte de la inclusión y evolución de las mujeres en el periodismo deportivo, un sector que solía ser exclusivo de los hombres.

#### Allanando caminos

"En Atlanta éramos muy pocas, en esa época todavía nos ponían pruebas para ver si sabíamos de deportes", recordó Villanueva al mencionar apenas a cinco reporteras mexicanas que también fueron a los Juegos de 1996. "En Río ya había más, en Tokio no fue toda la prensa, pero aún falta ver a más mujeres en puestos de mando, ya tenemos una jefa en la Conade, en el Comité Olímpico y una presidenta en el país", señaló Díaz.

# Tricolores, invictos en Mundial de tochito bandera

DE LA REDACCIÓN

Las selecciones mexicanas femenil y varonil de tochito bandera marchan invictas en el Mundial de la especialidad que se lleva a cabo en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Pajulahti, en Lahti, Finlandia.

El representativo femenil mexicano, ubicado en el Grupo B, logró remontar el marcador ayer ante Canadá, equipo al que venció 38-28 en su último encuentro de la fase de grupos, con lo que sumó su cuarta victoria consecutiva en el torneo y avanzó en la primera posición de su sector a la ronda de eliminación directa.

En su primer encuentro en el certamen, el pasado martes, las tricolores tuvieron un excelente desempeño y aplastaron 45-6 a Italia. Ese mismo día disputaron su segundo compromiso y vencieron sin dificultad al representativo de Dinamarca por 57-6.

por 57-6.
Comandadas por Diana Flores, las mexicanas apabullaron 58-0 a Corea del Sur en su tercer encuentro, y en el cuarto, lograron remontar un marcador adverso para finalmente llevarse el triunfo ante el equipo canadiense, con lo que mantuvieron su racha invicta en el torneo.

El próximo rival de las tricolores será la selección de Israel, a la que enfrentarán en los octavos de final la madrugada de hov.

#### Hoy enfrentan a Francia en cuartos de final

Por su parte, el combinado varonil mexicano apaleó 72-6 a Camerún en su último partido de la etapa inicial, la cual también cerró de manera invicta.

En comparación con la categoría femenil, los varones sólo disputan tres encuentros en la fase de grupos, donde los tricolores, además de vencer a los africanos, superaron a los equipos de Chile (68-0) y Australia (50-27) para avanzar a los octavos de final.

En el compromiso correspondiente a dicha ronda, los tricolores superaron ayer al representativo de España por 42-31, y hoy, en los cuartos de final, se medirán ante la selección de Francia.

El tochito bandera debutará en el programa de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. En octubre de 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI), presidido por Thomas Bach, informó que había aprobado que se incluyera este deporte en la siguiente justa veraniega.





HACIENDA



# **Zverev recupera** su nivel en el Abierto de EU

SPUTNIK Y AFP

Ante temperaturas que ayer supe raron los 35 grados centígrados a primera hora de la tarde, mientras el Sol agobiaba a las decenas de miles de aficionados que acudieron al Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, el tenista alemán Alexander Zverev, número cuatro del ranking de la ATP, no tuvo complicaciones para instalarse en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, al imponerse por 6-4, 7-6 (7/5) y 6-1 ante el francés Alexandre Muller. A sus 27 años, y recuperado de

la grave lesión de tobillo que sufrió en 2022. Zverev recalcó que su objetivo sigue siendo alzar un trofeo de *Grand Slam*, que acarició en las finales perdidas del Abierto de Estados Únidos de 2020 y de Roland Garros este año.

"Hace dos años y medio, cuando me lesioné en Roland Garros, no sabía si volvería a jugar a este nivel", recordó. "Ayer me sentí bien físicamente, aunque en algún momento estaba muy mojado. Toda la pista

estaba inundada de mí", agregó. Su próximo rival será el argentino Tomás Etcheverry, quien vomitó en medio de las sofocantes condiciones en su victoria a cinco sets (6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3) sobre su compatriota Francisco Cerúndolo v tras su triunfo debutará en una tercera ronda del torneo.

"Vuelvo a estar entre los cuatro mejores y este año estuve a un set de ganar Roland Garros y obtuvé un Masters 1000 (Roma). Ahora tengo los mismos objetivos que tenía antes de mi lesión, voy a estos tor-neos con la mentalidad de ganar", sentenció Zverev.

En tanto, un tenaz Andrev Rublev sobrevivió a un maratónico encuentro y remontó dos sets en contra para vencer al francés Arthur Rinderknech por 4-6, 5-7, 6-1, 6-2 y 6-2 para pasar a la tercera ronda en Flushing Meadows. En otro de los primeros resultados, el estadunidense Frances Tiafoe, favorito de la afición local, tuvo un plá-



cido cruce ante el kazajo Alexander Shevchenko, que se retiró cuando perdía por 6-4, 6-1 y 1-0.

En dobles, la dupla del mexicano Santiago González y el francés Roger Vasseline cayó (6-2, 4-6, 6-4) ante la pareja estadunidense que conforman Tristan Boyer y Emilio Nava. A su vez, el tricolor Miguel Ángel Reyes Varela junto al neoze-landés Marcus Daniell cayeron (5-7, 6-1, 7-6) ante sus rivales Sriram

Balaji de la India y Guido Andreozzi de Argentina.

En la rama femenil, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos mundial, no tuvo piedad de la italiana Lucia Bronzetti (76), a quien superó 6-3 y 6-1, mientras la checa Barbora Krejcikova, flamante campeona de Wimbledon, se despidió en su segundo duelo del certamen al perder 6-4, 7-5 ante Elena-Gabriela Ruse. La campeona del Abierto de Aus-

El tenista alemán Alexander Zverev avanzó a la tercera ronda del Abierto al derrotar al francés Alexandre Muller. Foto Ap

tralia, que chocará en la siguiente ronda con la rusa Ekaterina Alexandrova o la adolescente estadunidense Iva Jovic, es una de las grandes favoritas al título junto a la polaca Iga Swiatek.

# Lanza Javier Aguirre primera convocatoria de selección mexicana

DE LA REDACCIÓN

En su tercera etapa como director técnico de la selección nacional, Javier Vasco Aguirre dio a conocer su primera convocatoria para los próximos partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre ante Nueva Zelanda y Canadá, los cuales se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Dentro de los porteros destacó el nombre de Alex Padilla, quien hace unas semanas debutó en la Primera División de la Liga de España con el Athletic de Bilbao, donde funge como arquero suplente. Asimismo, fueron requeridos Luis Ángel Malagón (América) y Raúl Rangel (Chivas).

En la defensa sobresalió el llama-do de Julián Araujo, quien hace unos días disputó sus primeros minutos en la Liga Premier de Inglaterra con el AFC Bournemouth. También



Enfrentarán a Nueva Zelanda y Canadá

fueron solicitados los zagueros Alan Mozo (Chivas), Israel Reyes (Amérira), César Montes (Almería), Johan Vásquez (Génova), Víctor Guzmán (Monterrey), Jesús Angulo (Tigres) y Jesús Gallardo (Toluca).

En el medio campo estarán Luis Romo, Erik Lira, Carlos Rodríguez (todos de Cruz Azul), Fidel Ambriz (Monterrey), Luis Chávez (Dynamo Moscú), Sebastián Córdova (Tigres) y Orbelin Pineda (AEK Atenas)

En la delantera sorprendió la au-sencia de Hirving Chucky Lozano y Raúl Jiménez, quienes se especulaba que regresarían al Tri tras ser llamados por el Vasco Aguirre; sin embargo, no fueron considerados en esta primera convocatoria.

Los atacantes requeridos fueron Diego Lainez, Marcelo Flores (ambos de Tigres), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Roberto Alvarado (Chivas), César Huerta, Guillermo Martínez (ambos de Pumas), San-tiago Giménez (Feyenoord) y Henry

Martín (América). El debut del *Vasco* Aguirre en su tercera etapa como entrenador de la selección mexicana será el próximo sábado 7 de septiembre, día en el que el Tri enfrentará a Nueva Zelanda en la cancha del estadio Rose Bowl. La fecha FIFA cerrará en el AT&T Stadium el martes 10 del mismo mes en duelo contra el combinado de Canadá.

# Celebra Díaz-Canel el regreso del boxeo profesional a Cuba

Elogia el triunfo del equipo nacional en Noche de Campeones

DE LA REDACCIÓN

La noche que regresó el boxeo profesional a Cuba, el país entero lo vivió como una fiesta. Un depor-te que los habitantes consideran como la insignia que más títulos olímpicos y mundiales les ha prodigado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, elogió el triunfo del equipo nacional de boxeo en la Noche de Campeones, la pri-mera cartelera profesional que acoge la isla desde la prohibición del deporte rentado hace más de seis décadas.

"Nuestros peleadores barrieron en la primera noche de campeones de la IBA (siglas de la Asociación Internacional de Boxeo, organizadora de la velada) en Cuba. Desde que los boxeadores cubanos se incorporaron en 2022 a carteles profesionales es la primera vez que pelean en casa", escribió Díaz-Canel en la red social X.

El mandatario felicitó en particular a los pugilistas Arlen López y Julio César la Cruz, ganadores de la faja mundial de la IBA en las peleas principales de la noche, que repartían una bolsa de 120 mil dólares para el vencedor y 100 mil para el perdedor.

El martes en la noche, el capita-lino Coliseo de la Ciudad Deportiva acogió el espectáculo boxístico ante más de 10 mil aficionados que apoyaron a los seis púgiles cubanos, quienes superaron a sus contrincantes. Durante la cita se libraron seis combates, los prime ros a seis rounds y los dos últimos a 10 asaltos.

En las peleas a seis asaltos el subcampeón mundial y panamericano Saidel Horta derrotó por decisión unánime (3-0) al ruso Ruslan Belousov en la división de los 57 kilogramos mientras el tres veces monarca del orbe Lázaro Álvarez superó por votación 3-0 al uzbeko Mujibillo Tursonov, en los

63.5 kilogramos. El campeón de París 2024 en la división de 63.5 kilogramos, Erislandy Álvarez, venció por decisión unánime al colombiano José Ignacio Muñoz y el bicampeón olím-pico Roniel Iglesias superó por votación dividida (2-1) al armenio Gurgen Madoyan (67 kilogramos). En las peleas a 10 asaltos y por

el cinturón de campeón mundial, el tres veces medallista olímpico Arlen López venció por nocaut técnico al dominicano José Luis Tejeda en la división de los 80 kilogramos, tras pedir al árbitro que intercediera ante el continuo

sangrado de su rival. El cartel cerró con la victoria de Julio César la Cruz, quien superó por decisión unánime al uzbeko

Madiyar Saydrakhimov.

LA IBA es un organismo que reguló el boxeo amateur, pero que fue desconocido por el Comité Olimpico Internacional y apartado desde Tokio 2020. Una situación que pone en riesgo la permanencia de este deporte en los Juegos de Los Ángeles 2028.

La cartelera fue organizada como parte de las celebraciones por el Día Internacional del Boxeo, y en el aniversario 50 de la celebración en La Habana del primer campeonato mundial amateur de esta discipli-na, considerada antaño "el buque insignia del deporte en Cuba", por sus éxitos internacionales.

Con información de Sputnik



Nuestros peleadores barrieron en la primera cartelera profesional



Tusuerte TRANSFORMA México



15 de Septiembre 2024



DE PESOS EN ESPECIE Y EN EFECTIVO



**ADEMÁS PUEDES GANAR:** 



CASAS



**AUTOS** 

PREMIOS **EN EFECTIVO** 



RELOJES



REINTEGROS



COSTO DEL CACHITO

**TODOS LOS PREMIOS SON GARANTIZADOS** 



**HACIENDA** 









| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta |
|------------------------|--------|-------|
| Dótar                  | 19.07  | 20.15 |
| Euro                   | 21.90  | 21.91 |

| Tasas de interés |        |
|------------------|--------|
| Cetes 28 días    | 10.65% |
| Cetes 91 días    | 10.8%  |
| THE 28 días      | 10.99% |

| Inflación                                |        |
|------------------------------------------|--------|
| Primera quincena de marzo de 2024        | -0.03% |
| De julio de 2023 a julio de 2024         | 5.57%  |
| Reservas internacionales                 |        |
| 224 mil 709.1 mdd al 23 de agosto de 202 | 4      |

| Petróleo        | Precio (dólares) | Var.  |
|-----------------|------------------|-------|
| WTI             | 74.52            | -1.01 |
| Brent           | 78.65            | -0.90 |
| Mezcla mexicana | 70.01            | -1.04 |

| BOLSA MEXICANA D<br>(Índice de Precios y Col |               |   |
|----------------------------------------------|---------------|---|
| Cierre                                       | 52 mit 439.87 |   |
| Variación en puntos                          | -34.44        | _ |
| Variación porcentual                         | -0.07%        | _ |

PREVÉ 1.2% EN 2025

# Baja el BdeM pronóstico de crecimiento de 2.4% a 1.5%

Incertidumbre por factores internos y externos afectará las inversiones

#### CLARA ZEPEDA

El Banco de México (BdeM) revisó ayer a la baja su pronóstico de crecimiento económico del país para 2024, de 2.4 por ciento a 1.5 por ciento, debido a que anticipa un menor dinamismo de la inversión por la incertidumbre que persiste, tanto por factores internos como externos, así como por la atonía que se observa en la industria manufacturera.

"A lo largo del horizonte estamos manteniendo la expectativa de que el crecimiento esté apoyado por el gasto interno y por la inversión. En cuanto a la demanda externa, estamos previendo una baja contribución al crecimiento mexicano de 2024. Para 2025 esperamos un mejor desempeño de la industria manufacturera de Estados Unidos. Pero esta expectativa está sujeta a un alto grado de incertidumbre", advirtió Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México.

Durante la presentación del Informe Trimestral abril-junio de 2024, la autoridad monetaria explicó que la economía nacional atraviesa por un periodo de "marcada debilidad", por lo que, por tercer trimestre consecutivo, bajó su perspectiva de crecimiento para la economía mexicana.

Tras las elecciones presidenciales en México, el banco central dio a conocer además sus expectativas para el próximo año, en las que también 
proyectó un "magro" crecimiento 
para el primer año completo del 
gobierno de Claudia Sheinbaum 
Pardo: sólo 1.2 por ciento en lugar 
del 1.5 por ciento previo.

Esta caída del crecimiento respecto a 2024 se sustenta en la previsión de un menor gasto público.

La Secretaría de Hacienda estimó en abril un crecimiento de 3 por ciento para el presente año y de 2.5 para 2025 (casi el doble de las nuevas proyecciones de la autoridad monetaria). Los analistas prevén un crecimiento de 1.75 por ciento en 2024 y de 1. 2 por ciento en 2025, según la encuesta de Citibanamex.

En conferencia, Victoria Rodriguez explicó que la actividad econónica de México tuvo crecimientos bajos en el primer y segundo trimestres de 2024.

"La atonía que se ha observado en el sector de las manufacturas la podemos relacionar con un desempeño desfavorable de la industria

### Escenario macroeconómico del Banco de México

|                        | 2024                                | 2025                                |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PIB real, %1           | 1.5<br>(previo 2.4)                 | 1.2<br>(previo 1.5)                 |
| Intervalo PIB real, %1 | 1.1 a 1.9<br>(previo 1.9 a 2.9)     | 0.4 a 2.0<br>(previo 0.7 a 2.3)     |
| Empleo IMSS, miles     | 410 a 550<br>(previo 510 a 670)     | 430 a 630<br>(previo 510 a 710)     |
| Balanza comercial, %2  | -1.0 a -0.6<br>(previo -1.4 a -1.0) | -1.3 a -0.8<br>(previo -1.5 a -1.0) |
| Cuenta corriente, %²   | -1.2 a -0.5<br>(previo -1.3 a -0.6) | -1.3 a -0.4<br>(previo -1.5 a -0.6  |

Notas: 1/ crecimiento promedio anual. 2/ como % del PIB. Fuente: Banco de México.

de Estados Unidos; otro elemento que contribuye a la revisión es que la construcción se ha desacelerado de manera importante, ante un menor impulso de las obras de infraestructura pública. También hemos observado una pérdida de dinamismo en los servicios en los últimos meses, en parte por la debilidad del sector industrial.

"En lo que va del año, hemos notado que el consumo privado se ha debilitado, y en cuanto a la inversión, entre febrero y mayo mostró cierta mejoría; sin embargo, su ritmo de crecimiento ha sido significativamente menor al del último trimestre de 2022 y el tercero de 2023. Así, la contribución de la inversión será más baja que lo anticipado, en un entorno de incertidumbre tanto por factores internos como por externos. Es en este contexto que hacemos esta revisión a lo que teníamos previsto para 2024", describió la banquera central.

#### Cede la inflación

Tras resaltar que la inflación general en México ha mostrado una disminución importante en los últimos 12 meses, al pasar de 8.7 por ciento anual en agosto de 2023 a 5.16 por ciento anual en la primera quincena de agosto pasado (3.54 puntos porcentuales menos), el BdeM buscará hacer ajustes graduales a la tasa de referencia, actualmente en 10.75 por ciento, en la medida en que la inflación lo permita. Rodríguez Ceja anunció que la tasa será congruen-

te con la trayectoria requerida.

Por su parte, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, destacó que hay riesgos en el camino para controlar la inflación, pero espera que la no subyacente ayude a alcanzar la meta del índice general. "Lo más probable es que sí vamos a ver una trayectoria a la baja en la parte no subyacente, que será crucial para llegar a cerca de 4 por ciento para finales de este año". Sólo Heath ve que la inflación de los servicios será un obstáculo.

#### Promesas de autonomía

Sobre las implicaciones del llamado plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar algunos organismos autónomos, y la aprobación de la reforma al Poder Judicial, los miembros de la junta de gobierno del BdeM consideraron que la autonomía del banco central no peligra.

"No vemos una propuesta sobre la mesa en este sentido. Destacaría que tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han mencionado explícitamente su intención de no modificar la autonomía del Banco de México", aseguró la subgobernadora Irene Espinosa.

dora Irene Espinosa.

Mantener la autonomía del banco central, otorgada hace tres décadas, es esencial para evitar periodos
de alta inflación y volatilidad que
afecten el crecimiento económico
y el poder adquisitivo de la población, diio Ceia.

## Supera en pesimismo a analistas privados

En su revisión de las previsiones de crecimiento para este año y el próximo, el Banco de México se mos tró más pesimista que el promedio de los analistas. consideró Citibanamex. La encuesta quincenal de ese grupo financiero anticipa un repunte de la actividad de 1.6 por ciento en 2024, una décima más que la revisión del banco central, que la ubicó en 1.5 por ciento. Detrás de la revisión del crecimiento, se espera que el consumo privado crezca modera-damente y la inversión lo haga de manera modesta, mientras el gasto público posiblemente contribuya menos de lo que se esperaba, comentó Intercam. Respecto a la demanda externa, se anticipa una contribución pequeña, debido a la debilidad del sector manufacturero en Estados Unidos, añadió.

De la Redacción

## No habrá problemas; la economía "está fuerte": Sheinbaum

ALMA E. MUÑOZ, ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

Este año habrá "un buen cierre de presupuesto" y no habrá "ningún problema; la economía está fuerte, las finanzas están bien y empezamos a trabajar el presupuesto de 2025", afirmó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de la reunión que anteayer tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y autoridades de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional.

Indicó que el entorno internacional no afectará las proyecciones. En Hacienda tienen varios escenarios "con distintos valores del peso frente al dólar; entonces, están resguardadas las finanzas públicas. No hay ningún problema".

Descartó una vez más que el tipo de cambio tenga que ver con la reforma al Poder Judicial. "Pudiera ser en un porcentaje pequeño, (pero) hay otros factores internacionales que están afectando no sólo al peso, sino a otras monedas en el mundo. "Los datos que se dieron en su

"Los datos que se dieron en su momento del empleo en Estados Unidos y el incremento de las tasas en Japón tienen que ver con el movimiento de los recursos a nivel internacional, de las monedas". Insistió en que "la economía en México está muy fuerte" y las inversiones "están totalmente firmes".

#### Siguen preparativos para el paquete fiscal

Resaltó que el martes en Palacio Nacional tuvo la oportunidad de estar con el Presidente y el equipo de la Secretaría de Hacienda, "el SAT (Servicio de Administración Tributaria), el secretario y los subsecretarios, porque estamos trabajando en el cierre de 2024 y el presupuesto de 2025". Detalló que corresponde al

Detalló que corresponde al Presidente cerrar el 30 de septiembre y "a nosotros del primero de octubre al 31 de diciembre, y tenemos que presentar las leyes que corresponden al nuevo presupuesto".

Mencionó que aunque ya están laborando los equipos de ambos, el mandatario federal "quiso que estuviera presente en estas reuniones que ellos tienen periódicamente para saber cómo ven el avance del presupuesto y cómo se ve el cierre del 2024".



**SUMAN \$565.5 MILLONES** 

# La UIF bloqueó en 10 años cuentas bancarias de 6 mil 941 personas

DE LA REDACCIÓN

En los últimos 10 años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado las cuentas bancarias de 6 mil 941 personas tanto físicas como morales las cuales en conjunto suman 565 millones 579 mil 189 pesos, según el informe de actividades de la UIF a julio pasado.

El organismo tiene una lista de personas bloqueadas, una medida cautelar de carácter confidencial para prevenir v detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en la Ley de Instituciones de

De enero a julio de 2024, 209 cuentas de personas físicas o morales fueron bloqueadas, mientras en 2023 la UIF registró 622, una cifra menor a la reportada en 2020, cuando fueron 3 mil 96.

De 2014 a 2024 la autoridad ha bloqueado 44 mil 899 cuentas que

pertenecen a 6 mil 941 sujetos, es decir, son 6.46 cuentas por perso-na, y en 2020 fue cuando se registraron más operaciones de la UIF, que puso el candado a 14 mil 754. La UIF fue creada en mayo de

2004 para coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo, y en los últimos 10 años ha recibido 373 millones 159 mil 400 reportes

Asimismo, da cumplimiento a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que actualmente es presidido por México, representado por Elisa de Anda Madrazo.

En la Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 2023. la Secretaría de Hacienda afirmó que los flujos financieros ilícitos han aumentado en forma considerable en años recientes e impactan directamente en el desarrollo del país.

"El monto aproximado de recursos ilícitos identificados por las

estadísticas en el periodo de 2019 a 2021 asciende a 43 mil 943 millones 618 mil pesos. No obstante, cabe señalar que dichos montos só lo representan una pequeña parte de los recursos ilícitos en el país, ya que el porcentaje de delitos que se denuncian es muy bajo", admitió la dependencia.

Expuso que la corrupción es una fuente de fondos ilegales que hace posible el lavado de dinero. Entre 2019 y 2021, los niveles más altos de corrupción se registraron en el contacto con autoridades de seguridad pública. El número de casos aumentó 9.8 por ciento, de 59 mil 224 a 65 mil 16.

A este problema se suman otros factores de riesgo para prevenir el lavado, como el aumento de la delincuencia organizada, la debilidad regulatoria en el comercio electrónico y el crecimiento de la economía

Según la SHCP, la Guardia Finan-ciera y la UIF se han enfocado en acciones de inteligencia e investigación para combatir a las organizaciones delictivas para disminuir su capacidad operativa.

# Llaman autoridades y empresarios a fomentar el turismo sustentable

ALEJANDRO ALEGRÍA

Empresarios y autoridades del sector turístico coincidieron en que México necesita aumentar el número de visitantes porque es una de las actividades que generan más derrama económica, empleo y beneficios para las co-munidades.

"Si queremos más derrama turística, queremos más ocupación hotelera, sí es cierto, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que el fin de todo eso es apoyar la generación de empleo para nues-tra gente", dijo Nathalie Desplas Puel, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, al inaugurar Abastur 2024.

"Estamos hablando de esa sostenibilidad, no solamente medioambiental, sino también

social v económica para apovar a

nuestra gente", agregó. Destacó que sólo en la capital del país la participación del turismo en la actividad económica para la ciudad fue de 10.7 por ciento del producto interno bruto (PIB)

Tras afirmar que esta actividad económica es pilar de la economía de la Ciudad de México, comentó que 2023 hubo 14.4 millones de turistas que se hospedaron en ho-teles, 16.9 millones se quedaron en casas de parientes y amigos "porque todos tenemos un familiar o una amiga en Ciudad de México"

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, apuntó que el turismo genera más de 67 mil 300 millones de dólares en la cadena de proveeduría a través de 850 mil entidades económicas.

# Valor del conglomerado de Warren Buffett llegó a un billón de dólares

AFP, REUTERS Y EUROPA PRESS NUEVA YORK

conglomerado Berkshire Hathaway, del multimillonario in-versor Warren Buffett, superó este miércoles por un momento un valor de un billón de dólares en bolsa en Wall Street, convirtiéndose en la primera empresa en lograr este hito, sin contar a los gigantes del sector tecnológico.

El grupo se convirtió en el octavo miembro de un club de empresas que han superado este simbólico nivel de capitalización bursátil, junto con los seis titanes tecnológicos de Estados Unidos: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet (matriz de Google), Amazon y Meta (matriz de Facebook), además de la petrolera

saudita Aramco. El impulso para superar esta cota provino del anuncio de la cesión de alrededor de mil millones de dólares de acciones de Bank of America.

Hacia las 9:05 de la mañana, hora del centro de México, las acciones de Berkshire subieron 0.84 por ciento y la empresa llegó a valer 1.001 billones de dólares en bolsa. Al cierre de la sesión, las acciones

de Berkshire Hathaway habían aumentado 0.8 por ciento y la capitalización bursátil de la firma quedó en 994 mil millones de dólares.

Se trata de una nueva etapa del ascenso imparable de esta firma, que tuvo su origen en una pequeña empresa textil que estaba en decadencia en 1965, cuando Buffet asumió el control, para convertirse en uno de los conglomerados más valiosos del mundo, que abarca vastos sectores tradicionales de la economía, incluyendo seguros, ferrocarriles, sector minorista, manu-

factura y energía. A lo largo de los años, Buffet construyó un gigante a fuerza de com-pras de otras empresas. Hoy es propietario de la aseguradora Geico, de la compañía ferroviaria Burlington Northern Santa Fe (BNSF), de la marca de ropa Fruit of the Loom y del fabricante de baterías Duracell.

Berkshire Hathaway también es un inversionista mayor que posee 21 por ciento del capital de American Express, 13 por ciento de Bank of America (a finales de junio) y 9 por ciento de Coca-Cola

Berkshire tiene una enorme cartera de acciones, incluso después de vender miles de millones de dólares en participaciones este año, primero en Apple y más recientemente en Bank of America.

Las ventas son una de las principales razones por las cuales la reserva de efectivo de Berkshire, sobre todo en bonos del Tesoro, se disparó a 276 mil 900 millones de dólares al 30 de junio.

### Mañana cumple 94 años

En lo que va de 2024, las acciones de Berkshire han aumentado más de 28 por ciento, con lo que supera el crecimiento promedio de 20 por ciento anual que ha logrado el grupo bajo el liderazgo de Buffet y es casi el doble de la ganancia anual del índice referencial Standard and Poor's 500 de Wall Street.

Buffett, quien este viernes cumplirá 94 años y sigue siendo el direc-tor general de la empresa, cuenta con una fortuna calculada en unos 146 mil 500 millones de dólares y aún controla alrededor de 15 por ciento de la firma, a pesar de ha-ber donado miles de millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a organizaciones bené ficas, incluida la Fundación de Bill v Melinda Gates.



### LA JORNADA Jueves 29 de agosto de 2024

## **MÉXICO, SA**

## "Mexicanos" decadentes // ¿Soberanía? ¿Qué es eso? // Ministros traumados

#### CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

O SORPRENDE, PERO no por ello deja de ser vergonzoso e indignante: "mexicanos" (whitexicans, la mayoría, y aspirantes a serlo sin posibilidad alguna de lograrlo) que "exigen" la inmediata cuan "salvadora" intervención del vecino del norte, por tener, según dicen, "el derecho" de violar la soberanía nacional y meterse donde nadie lo ha llamado. Y aseguran que "así es" porque el gobierno mexicano firmó un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, de tal suerte que al cliente lo que pida, y por ello son felices.

PUES BIEN, LOS cavernícolas que así se expresan ni siguiera conocen el contenido del Tratado entre México, Estados unidos y Canadá (T-MEC) que utilizan como bandera para justificar sus sue nos húmedos intervencionistas, pero ahí están, duro que te dale, pues dicen que este mecanismo "permite" que gringos y canadienses (éstos siempre en calidad de perrito faldero de los primeros) hagan lo que les venga en gana en territorio mexicano (para eso tienen a sus procónsules en este país) y así lo firmó el "naco que gobierna". Rudimentarios, sin duda, y todavía lo presumen.

PUES BIEN, PARA su desencanto, el capítulo 8 del T-MEC, en su segundo enunciado, establece claramente: "En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles de conformidad con este Acuerdo, Estados Unidos de América y Canadá reconocen que México reserve su derecho soberano de reformar la Constitución y su legislación interna", y si bien dicho capítulo aborda el tema de los hidrocarburos ("reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano"... "de conformidad con la Constitución mexicana"), el derecho soberano que menciona es para todo lo demás, incluidas, por ejemplo, reformas como la del Poder Judicial. Y fue aceptado por los tres países.

BIEN HARÍAN KEN Salazar y Graeme Clark en dar una leida al texto del tratado de marras, el cual también establece que "las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y el derecho soberano a regular con respecto a asuntos atendidos en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos".

PARA LOS RUDIMENTARIOS whitexicans, sus seguidores y el coro organizado (todos apologistas del clasismo y el racismo), que serían felices con una invasión gringa, lo anterior les representa un severo problema, sobre todo de entendimiento, porque no les cabe en la cabeza eso de la soberanía (¿"con qué se come"?), pues les fascinan las monarquías, sueñan con Maximiliano, aborrecen el país en el que viven y, peor aún, el texto aludido es en español, idioma que prácticamente desconocen.

BIEN LO DIJO ayer el presidente López Obrador: "Como en el tratado se establece que debemos de mantener políticas conjuntas en materia económica-comercial, entonces ellos (los apologistas) dicen: '¡Ah!, como se tiene un tratado, pues ya son como estados asociados, ya México no tiene su independencia, no es soberano, ya no puede modificar su Constitución, no puede reformar las leyes'. De veras, es un tiempo decadente". El T-MEC, dijo, "no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un Estado asociado".

PERO MÁS ALLÁ de los apologistas de la

intervención foránea, ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum "invitó" al Departamento de Estado y al embajador Salazar a que expliquen el interés que tienen en la reforma al Poder Judicial. "Ellos tienen que decir por qué. Dicen que interviene en el T-MEC y no es cierto; en ningún lugar de éste viene el tema del Poder Judicial; no tienen por qué estar interviniendo de esta manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanos", y eso no significa que deba haber tensiones de ninguna manera".

PARA REFRESCARLES LA memoria, la futura mandataria subrayó que "durante toda la campaña, de mi parte, de los senadores, de diputados, siempre estuvo el planteamiento de la elección popular de jueces ministros y magistrados del Poder Judicial. Es decir, no es algo nuevo, y cuando se gana por una mayoría tan contundente es evidente que hay un mandato del pueblo de que se cumpla lo que se planteó durante la campaña, que es la reforma del Poder Judicial; tenemos que ser muy claros de lo que (sólo) corresponde a los mexicanos".

#### Las rebanadas del pastel

TRAUMÁTICO PARA EL grueso de los ministros ha sido toparse en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los trabajadores de a pie que llevan años y años laborando en la institución, y nunca los vieron ni escucharon. ¡Ayuda sicológica para Norma, Luis, Alberto y conexos!

X: @cafevega Correo: cfvmexico\_sa@hotmail.com



▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina de ayer en el salón Tesorería de Palacio Nacional. Foto Presidencia

# Pérdidas de las Sofipo, por gastos en promoción y altas reservas: CNBV

JULIO GUTIÉRREZ

ENVIADO JIUTEPEC, MOR

Los altos niveles de gastos en promoción y administración, así como de generación de reservas para posibles pérdidas consumen gran parte del capital de las sociedades financieras populares (Sofipo), de ahí que constantemente reporten pérdidas, informaron autoridades del sistema financiero mexicano.

Pese a lo anterior, señalaron, este tipo de instituciones no bancarias han logrado acaparar la atención de diversos inversionistas internacionales debido al potencial que tienen para incluir a más personas al sistema financiero mexicano, sobre todo la población más vulnerable, es decir, la que vive en zonas que tradicionalmente han quedado relegadas por la hanca.

legadas por la banca.

Durante el primer día de actividades de la novena convención de la Asociación Mexicana de Sofipo (AMS), Armando Martínez, director general de supervisión de Sofipo de la CNBV, precisó que aunque el sector en su conjunto enfrenta el reto de la digitalización, una por

una deben, a la brevedad posible, generar ganancias y fortalecer sus niveles de capitalización.

"Existen dos grandes desafíos que deberán resolver las Sofipo de forma individual: el nivel de gastos de administración y promoción, en conjunto con las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, generan de manera permanente pérdidas que consumen el capital contable disponible, por lo cual dependen de aportaciones para futuros aumentos de capital a fin de cumplir con los niveles de capitalización.

"Las Sofipo deberán redefinir sus metodologías de autorización de operaciones crediticias con miras a fortalecer su capital contable a través de la generación de utilidades y de esta forma no depender de las aportaciones para futuros aumentos de capital", dijo el directivo.

Precisó que mientras las autoridades del sistema financiero y estas instituciones financieras trabajan para superar ambos retos, es fundamental "levantar la vista a las oportunidades de innovación que pueden cambiar el panorama de los servicios financieros en México y la vida de los usuarios".

## Pide Cepal enfoque integral para reducir la desigualdad

DE LA REDACCIÓN

La desigualdad económica y las debilidades de las políticas sociales y de protección social son desafíos que los gobiernos sólo superarán con un enfoque integral de transformación, declaró José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En la 23 Reunión Ejecutiva de la Conferencia Estadística de las Américas, que se lleva a cabo en Santiago de Chile, el secretario mencionó que los países de la región se caracterizan por heterogeneidad entre sectores y regiones, sistemas tributarios regresivos, deficiencias en educación y formación profesional, desigualdades de género, baja dinámica de creación de empleo y debilidades significativas en las políticas sociales y de protección social.

"Trabajar en uno, dos o tres de esos factores de manera individual, como la mayoría de los países ha venido haciendo hasta ahora, no va a mover las agujas de la desigualdad y la movilidad social. Sólo un enfoque integrado que trabaje en todos ellos va a poder hacer una diferencia significativa", comentó.

nificativa", comentó.
Señaló que otra "trampa" de la región son las bajas capacidades institucionales, las debilidades y baja efectividad de la gobernanza para gestionar con éxito las trans-

formaciones, por lo que es necesario avanzar hacia una gobernanza más efectiva y fortalecer las principales capacidades, entre las que se encuentra la estadística.

"Datos precisos, actualizados y completos son cruciales para medir las brechas y las trampas del desarrollo y evaluar políticas. Hoy más que nunca enfrentamos desafíos significativos en la producción de estadísticas oficiales, pero también nos encontramos con valiosas oportunidades para fortalecer este proceso y esta producción", aseguró.

#### Llaman a aprovechar la IA

Incorporar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial a los procesos de producción de estadísticas oficiales, así como garantizar la seguridad de la información, es el reto de los gobiernos, destacó Rolando Ocampo, director de la División de Estadística de la Cepal.

Comentó que los países de ingresos medios tienen buenas capacidades y un espíritu innovador en cuanto a tecnología, pero la falta de recursos limita su avance.

En la reunión, Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, aseguró que es muy importante que los países de América Latina y el Caribe realicen inversiones en infraestructura tecnológica para no quedarse atrás en el desarrollo de información.



INCERTIDUMBRE ENCARECE COSTO DE LA DEUDA

# Remonta el peso; bolsas y crudo cierran a la baja

CLARA ZEPEDA

La divisa mexicana recuperó ayer parte de lo que perdió frente al dólar en las últimas dos jornadas, al registrar una apreciación de 0.36 por ciento, a 19.6417 unidades por dólar *spot* este miércoles.

Después de marcar el martes 19.7131 unidades por dólar, el peor nivel de cierre para la moneda nacional desde diciembre de 2022, debido a preocupaciones sobre el impacto de la reforma judicial y acontecimientos geopolíticos internacionales, la moneda mexicana recuperó poco más de la mitad de lo que perdió en las dos sesiones previas.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó con una elevada volatilidad, entre un máximo de 19.7440 unidades y un mínimo de 19.4640, pese a que el dólar se fortaleció a nivel internacional. El índice ponderado DXY, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, se apreció 0.51 por ciento, a 100.970 unidades.

Asimismo, el viernes se conocerá el índice de precios del consumo personal, el PCE, que es la variable de precios más seguida por la Reserva Federal. Los analistas creen que su comportamiento puede determinar el importe de la baja de las tasas de interés que se espera que la Fed decida a mediados de septiembre.

Mientras, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió marginalmente, 0.07 por ciento, a 52 mil 439.87 puntos.

A su vez, la prima de riesgo de México ha aumentado, pues los mercados financieros están descontando un recorte de la calidad crediticia del país en un nivel, revelaron firmas de inversión.

La volatilidad que han mostrado el tipo de cambio y el mercado accionario, así como el aumento de los credit default swaps (CDS, seguros de cobertura en caso de que un país o una empresa no paguen sus compromisos financieros) así lo demuestran

Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton México, afirmó que el riesgo percibido sobre los instrumentos financieros está creciendo, lo que hace que el acceso de México a los mercados globales se vuelva más caro y ello aumenta la carga de servicio de deuda (pago de intereses) y aumenta la rigidez en el presupuesto para 2025.

"Más que observar el tipo de cambio para ver si el riesgo de México ha aumentado, lo que hay que observar son los CDS del país. Como cualquier seguro, tienen un precio o prima, la cual está en función del riesgo. Asegurarse en contra de que Estados Unidos no pague al inversionista es mucho más barato que asegurarse en contra de que Venezuela no pague", precisó Gonzali. Los CDS de México a cinco años cerraron ayer en 110 puntos.

#### Wall Street, con pérdidas

El Nasdaq encabezó las caídas antes de que el fabricante de semiconductores Nvidia presentara después del cierre unos resultados trimestrales superiores a lo esperado. La acción de Nvidia cayó 2.1 por ciento en la jornada y más de 6 por ciento en la operación tras el cierre.

El Dow Jones, integrado por las acciones de las 30 acciones más grandes, cedió 0.39 por ciento, hasta 41 mil 91.42 puntos, mientras el índice S&P 500 descendió 0.6 por ciento, a 5 mil 592.18 puntos, y el Nasdaq tecnológico bajó 1.14 por ciento, a 17 mil 552.44 unidades.

Los precios del petróleo volvieron a bajar el miércoles, en un mercado preocupado por la falta de dinamismo de la demanda y sin foco en las tensiones que atraviesa Medio Oriente. El West Texas Intermediate cayó 1.34 por ciento, a 74.52 dólares por barril; mientras que el Brent, 1.37 por ciento, a 78.46 dólares.



# Resultados trimestrales de Nvidia superan expectativas

AFP, EUROPA PRESS Y REUTERS

El gigante estadunidense de los semiconductores Nvidia publicó sus resultados del segundo trimestre de su ejercicio fiscal, los cuales estuvieron impulsados por la demanda de sus tarjetas gráficas, indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) generativa.

Nvidia forma parte del selecto

Nvidia forma parte del selecto grupo de empresas estadunidenses cuyo valor supera un billón de dólares (está por arriba de 3 billones).

La compañía logró un beneficio neto trimestral de 16 mil 599 millones de dólares, es decir, un crecimiento de 168.2 por ciento. En el acumulado de los seis primeros meses, Nvidia obtuvo 31 mil 480 millones de dólares, casi cuatro veces más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

▲ De acuerdo con Bloomberg, 40 por ciento de la demanda de los productos de Nvidia proviene de grandes operadores de centros de datos, como Google y Meta. En la imagen, fachada del edificio de la compañía, en Santa Clara, California. Foto Ap

Sus ingresos trimestrales ascendieron a 30 mil 40 millones de dólares, 122 por ciento más en la comparación interanual y por encima de los 28 mil 800 esperados por los analistas. En el acumulado de los seis meses la suma fue de 171 por ciento más, y alcanzó 56 mil 84 millones de dólares.

Además la compañía pronosticó ingresos para el tercer trimestre por 32 mil 500 millones de dólares; la cifra, sin embargo, está lejos de las proyecciones de 37 mil 900 millones.

# Democracia y lucha de clases

#### ORLANDO DELGADO SELLEY

l resultado del proceso electoral fue contundente: Morena ganó con márgenes amplios. Para cada elección federal los números varían. pero lo relevante es que Morena tiene la Presidencia, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría importante en la de senadores: 83, requiriendo 86 para contar con mayo ría calificada. Con este respaldo, los electores les dieron un mandato a sus electos: Presidenta, senadores y diputados federales: aprueben las reformas constitucionales que fueron planteadas por AMLO y que se difundieron como el plan C.

La oposición sabía que perdería las elecciones, pero esperaba que la diferencia fuera menor, permitiéndole impugnar los resultados. A esta oposición concurren empresarios, tres partidos nacionales (PAN, PRI, PRD), otras pequeñas fuerzas políticas, así como las agencias calificadoras que representan intereses económicos perfectamente definidos, asesoras de inversionistas, bancos internacionales. Juntos conforman el bloque que estuvo en el poder

durante los 36 años neoliberales. Por supuesto, en esta alianza de intereses también participan el gobierno estadunidense, el canadiense y los organismos financieros internacionales.

El enfrentamiento entre proyectos de nación diferentes es perfectamente claro. Desde 1988 la nación ha estado en disputa. Esta disputa fue resuelta a favor de esta alianza que gobernó 36 años. No sólo ganó el poder, sino que impuso una ideología conservadora en muchos ámbitos. Los neoliberales plantearon y ganaron la revolución de los ricos. En 2018, esa alianza perdió la elección presidencial y perdió también la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. La victoria electoral de la 4T y su mayoría permitió reorientar en sentidos relevantes el proyecto nacional.

Por supuesto que en los años de gobierno de AMLO la confrontación de proyectos ha sido permanente. Las decisiones importantes de este gobierno: los grandes proyectos de inversión, el rescate de Pemex y la CFE, la política social, hasta el estilo personal de gobernar se han cuestionada ad nauseam. En la elección intermedia, Morena ratificó su mayoría, pero no pudo lograr mayorías calificadas entre diputados. Consecuentemente, en esa elección la

oposición obtuvo también un mandato: frenar las reformas constitucionales que eran relevantes para el proyecto de nación postulado por Morena. La oposición cumplió con ese mandato.

La elección de 2024 le mandató a la alianza política que sostiene a la 4T llevar adelante el *plan C*. Para tratar de impedirlo la oposición ha actuado secuencialmente. Los aliados estratégicos del provecto neoliberal fueron utilizando las herramientas a su alcance para oponerse al cumplimiento de este mandato: compraron dólares, vendieron acciones, amenazaron con reducir la calificación crediticia internacional del gobierno mexicano, junto con múltiples impugnaciones a los resultados electorales. Un actor importante en esta alianza, el gobierno estadunidense, había permanecido silencioso, aunque actuaba soterradamente a través de entidades financieras internacionales Este silencio lo rompieron el embajador estadunidense y luego algunos senadores de ese país.

Ante la inminente confirmación de las mayorías parlamentarias de Morena, el gobierno estadunidense y, con mucho menor sonoridad, el canadiense, decidieron expresarse apoyando a sus aliados estratégicos. Los argumentos utilizados son cuestionables, pero el asunto de mayor importancia es la evidente intromisión de un gobierno extranjero en asuntos que competen exclusivamente a los mexicanos. Evidentemente esa intromisión fue concertada con las ahora separadas oposiciones. No es un exabrupto, es parte de una estrategia diseñada para que en este momento de transición del gobierno de AMLO al de Sheinbaum se construya un escenario de supuestas rupturas comerciales y financieras.

La decisión de concretar la reforma judicial no puede revertirse. Por el contrario, Morena y la presidenta deben llevar adelante la reforma judicial, considerando los impactos inevitables que se presentarán en diversos ámbitos. Será necesario insistir en que el marco legal no habrá cambiado, por lo que no existe ningún riesgo que cuestione la participación de ningún agente económico en el pais. Las preocupaciones del gobierno estadunidense son impertinentes y lastiman la soberanía nacional. Las decisiones de México las toman mexicanas y mexicanos. Y estas decisiones se tomaron el 2 de junio pasado. Corresponde a nuestros elegidos honrarlas.

odselley@gmail.com

**EMBESTIDA A TERRITORIOS REOCUPADOS DEJA 11 MUERTOS** 

# Israel extiende la guerra a Cisjordania, acusa Hamas

Mahmoud Abbas interrumpe gira por Arabia Saudita ante esta "grave escalada" // El ejército de Netanyahu bombardea convoy humanitario



AP, EUROPA PRESS Y XINHUA

CAMPO DE REFUGIADOS AL FARAA

Israel informó que el martes pasado lanzó una operación militar "antiterrorista" en Cisjordania reocupada que dejó aislada a la volátil ciudad de Jenin y se saldó con 11 palestinos muertos; en tanto, el canciller israelí, Israel Katz, abogó por "evacuar temporalmente" esa parte del territorio de Palestina.

Desde que se desató la guerra en la franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, Tel Aviv ha llevado a cabo redadas casi a diario en Cisjordania con el argumento de eliminar insurgentes para evitar ataques contra sus ciudadanos; sin embargo, los palestinos temen que la campaña busque expulsarlos.

"Numerosas fuerzas" israelíes entraron en Jenin, que es desde hace años feudo de combatientes, además de Tulkarem y el campo de refugiados de Al Faraa, que se estableció en la guerra de 1948, todos en el norte de Cisjordania, explicó Nadav Shoshani, vocero del ejército.

Los fallecidos eran milicianos, indicó el portavoz, al detallar que tres perecieron en un ataque aéreo en Tulkarem y otros cuatro en un operativo similar en Al Faraa. Cinco más fueron arrestados, en la primera fase de una operación más

amplia para evitar ataques contra israelíes, advirtió. Hamas anunció que 10 de sus

Hamas anunció que 10 de sus combatientes murieron en Cisjordania. Grupos insurgentes palestinos reportaron que estaban intercambiando disparos con el ejército israelí.

El ministerio de Sanidad confirmó anoche la muerte de 11 palestinos en esta ofensiva, y una veintena de heridos, en un balance provisional.

El gobernador de Jenin, Kamal Abu Rub, contó a la radio palestina que las fuerzas israelíes rodearon la ciudad, bloquearon los puntos de acceso y destrozaron infraestructura.

El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, escribió en X: "debemos hacer frente a la amenaza igual que hacemos con la infraestructura terrorista en Gaza, incluida la evacuación temporal de los residentes palestinos y las medidas que sean necesarias. Esta es una guerra en todos los sentidos, y debemos ganarla". En tanto, el teniente coronel Shoshani aseveró que no hay planes para la evacuación de la población civil.

Hamas hizo un llamado a los palestinos en Cisjordania a levantarse y apuntó que las redadas forman parte de un plan más amplio para expandir la guerra en Gaza, al culpar de la escalada al apoyo de Estados Unidos a Israel. Hamas pidió a las fuerzas de seguridad leales a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) –respaldada por Occidente y que coopera con Israel– unirse "a la batalla sagrada de nuestro pueblo".

Nabil Abu Rudeineh, vocero del presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, condenó las redadas calificándolas de "grave escalada" y pidió la intervención de Estados Unidos. Abbas interrumpió su visita a Arabia Saudita para regresar a Cisjordania, sede de su gobierno.

Al menos 652 palestinos han muerto por fuego israeli en Cisjordania desde que comenzó la guerra en Gaza hace más de 10 meses, de acuerdo con el ministerio de Salud.

En tanto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció la embestida de Tel Aviv, remarcando que se "corre el riesgo de agravar seriamente una situación ya de por sí catastrófica" con estas operaciones que, además, "violan el derecho internacional", y reclamó que se deslinden responsabilidades.

El secretario de la ONU, Antonio Guterres, apremió a un "cese inmediato" de las operaciones a gran escala de Israel en el norte de Cisjordania, ya que estos acontecimientos elevan la tensión.

El gobierno estadunidense anunció nuevas sanciones vinculadas a la "violencia contra civiles" ▲ Soldados israelíes en una redada ayer en el campo de refugiados palestinos Nur Shams, en Tulkarem, Cisjordania reocupada. Foto Afp

en Cisjordania, y señaló al coordinador de la seguridad civil del asentamiento de Yitzhar, Yitzhak Levi Filant, y a la ONG Hashomer Yosh, acusada de proporcionar apoyo material a colonos radicales. Estas medidas fueron anunciadas por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

En Gaza, ocho palestinos murieron y varios resultaron heridos tras un ataque aéreo israelí cerca de la Escuela Al Manfalouti en el este de la ciudad de Deir Balah, refirieron fuentes de seguridad.

Durante las últimas 24 horas, el ejército israelí ha asesinado a 58 personas y herido a 131, lo que eleva la cifra total de muertos desde que empezó el conflicto a 40 mil 534 y la de heridos a 93 mil 778.

Un vehículo de Naciones Unidas que formaba parte de un convoy humanitario "claramente" identificado con los emblemas de la organización fue alcanzado por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel, denunció Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

## Freno a los combates, exige Consejo de Seguridad a Tel Aviv y Hezbollah

AP Y AFP

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió ayer detener los crecientes ataques entre Hezbollah y Tel Aviv, al advertir que una mayor escalada "conlleva el alto riesgo de producir un conflicto generalizado".

La exigencia del organismo, que no es vinculante, se produjo en una resolución redactada por Francia y aprobada por los 15 miembros del consejo, que insta a los "actores relevantes" a restaurar "la calma, el control y la estabilidad.

"El riesgo de una guerra abierta sigue siendo real y nos movilizamos junto con nuestros socios para evitar una conflagración regional", señaló la embajadora adjunta de Francia ante la ONU, Nathalie Broadhurst, antes de la votación.

Hadi Hachem, representante de Líbano, agradeció el mensaje "en favor de la estabilidad y un alto el fuego", y pidió a los países miembros trabajar juntos hacia "una paz justa y total".

La resolución extendió un año el mandato de la fuerza de pacificación de la ONU en Líbano, conocida como Finul, creada para supervisar el retiro de las tropas israelíes del sur de Líbano tras la invasión de Israel en 1978, que se ha mantenido desde entonces en la región y cuya misión fue ampliada tras la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006.
El embajador de Israel, Danny

El embajador de Israel, Danny Danon, culpó a Hezbollah de lanzar ataques no provocados desde el día siguiente a los ataques que Hamas

perpetró el 7 de octubre. Israel está decidido a hacer que sus civiles vuelvan a sus hogares, aseveró Danon.

### Respaldo de EU

Estados Unidos apoyó en el Consejo de Seguridad el derecho de Tel Aviv a defenderse contra los ataques de Hezbollah, refirió el embajador adjunto, Robert Wood.

Nacim Gaouaoui, representante de Argelia, sostuvo que "la razón principal de la inestabilidad en Medio Oriente es la ocupación del territorio árabe", y agregó que "el fin de la ocupación es la condición para la paz y la seguridad en la región".

Ese punto de vista fue apoyado por el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitry Polyansky. En tanto, Israel anunció que mató

En tanto, Israel anunció que mató a milicianos de la Yihad Islámica en un bombardeo en Siria muy cerca de la frontera con Líbano, mientras el petrolero Sounion, que fue atacado la semana pasada por los hutíes, "parece estar" vertiendo crudo en el mar Rojo, comentó el vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patrick Ryder.



# Rusia prohíbe el ingreso a Kursk por riesgos en la planta nuclear

Defensa antiaérea ucrania activa alertas en Jersón, Járkov y otras regiones

JUAN PABLO DUCH

MOSCÚ

Las noticias que llegaron de los campos de batalla ayer no mostraron grandes cambios desde que, hace tres semanas, las tropas de Ucrania cruzaron la frontera y llevaron la guerra a la región de Kursk: los rusos avanzaron unos centenares de metros hacia su objetivo más importante hoy por hoy, la ciudad de Pokrovsk, en la parte de Donietsk bajo control ucranio, y los segundos continuaron afianzando sus posiciones en el territorio ruso ocupado.

En tanto, las agencias noticiosas dieron cuenta de los varios episodios aislados que ocurrieron ayer y que, por sí solos, no alteran el curso de este conflicto armado ni para bien ni para mal: Kiev siguió su estrategia de dañar con drones depósitos de combustible y refine-rías en zonas de Rusia alejadas de la frontera y Moscú continuó lanzando misiles, drones y bombas guia-das desde aviones contra ciudades de Ucrania.

Así, los medios ucranios difundieron las primeras imágenes de los impactos causados por aparatos



En Belgorod las clases se impartirán a distancia

aéreos no tripulados en un depósito de combustible en la región de Kirov, el primer ataque ucranio en esa zona rusa a mil 100 kilómetros de la frontera, y en una refinería en la región de Rostov, que ocasiona-ron fuertes incendios, confirmados por los respectivos gobernadores.

En el otro extremo del mismo Rostov, un ataque con drones anterior en una gran refinería causó un incendio que, 10 días después, continúa sin ser apagado, de acuerdo con las agencias noticiosas.

Rusia respondió con bombardeos de ciudades ucranias, siendo el más grave de ayer el que destruyó con una bomba guiada un edificio administrativo del centro de la ciudad de Kupiansk, en la región de Járkov.

Sobre la una de la mañana ya de este jueves, las sirenas se activaron en las regiones ucranias de Jersón, Nikolayev, Kirovograd, Dniepro-petrovsk, Poltava, Sumy y Járkov cuando la defensa antiaérea detectó la trayectoria de vuelo hacia ahí de entre 30 y 40 drones disparados por Rusia, en lo que medios ucranios anticipan que será otra madrugada de mucha tensión y de horas en refugios.

El comandante de las fuerzas terrestres del ejército ucranio, Oleksandr Pavliuk, escribió en su cuenta en Telegram: "nuestras unidades de defensa antiaérea volvieron a demostrar su pericia al derribar un cazabombardero Su-25 cerca de la ciudad de Kramatorsk en Donietsk, que según la agencia ucrania Unian sería el segundo aparato de ese tipo que pierde Rusia desde finales de

El ministerio ruso de Defensa no se pronuncia sobre esta clase de noticias, pero los blogueros que apo-yan la llamada "operación militar especial", pusieron en entredicho las palabras de Pavliuk.

El canal de Telegram Operación Z-Enviados de la Primavera Rusa asegura que el cazabombardero no fue derribado, sino que al ser atacado "soltó trampas térmicas" que los ucranios "en un video in-completo presentaron como parte de la explosión" del avión. Dentro de unos días aparecerán evidencias que confirmen una u otra versión.

Por otro lado, las autoridades rusas tomando en cuenta las recomendaciones del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, que el martes inspec-cionó la planta nuclear de Kursk en Kurchatovo, decidieron "prohibir temporalmente el acceso" a esta ciudad por cuanto "las tropas ucranias no renuncian a su intento de entrar en Kurchatovo", informó el gobernador de Kursk, Aleksei Smirnov.

Su colega de la región contigua de Belgorod, Viacheslav Gladkov, resolvió evacuar a todos los habitantes de cuatro localidades y adelantó que en todos los municipios que hay a 20 kilómetros de la frontera "las escuelas impartirán clases a distancia".

### ENDURECE EL TALIBÁN LEYES CONTRA LAS MUJERES



 Decenas de afganas participaron ayer en una protesta con videos difundidos por Internet en los que aparecen cantando y muestran una pequeña parte de su rostro, en rechazo a una nueva lev del régimen talibán que establece que sus voces no deben escucharse en público. La semana pasada se promulgó este ordenamiento para "promover la virtud y prevenir el vicio", de conformidad con la sharia (ley islámica). Se trata de 35 artículos con una serie de obligaciones principalmente de vestimenta, y la prohibición para las mujeres de cantar o recitar poesía en público. En tanto, el ministerio de la Propagación de la Virtud v Prevención del Vicio prohibió las artes marciales mixtas por considerarlas incompatibles con el islam. Estas medidas han generado preocupación de la comunidad internacional. La imagen, en Kandahar. Foto Afp

### AFP Y SPUTNIK

La justicia francesa imputó ayer al fundador de Telegram, Pável Dúrov, de origen ruso, una serie de cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo control judicial y con la prohibición de abandonar el país.

Al multimillonario de 39 años, detenido el sábado en el aeropuer-to de Le Bourget, se le acusa de no actuar contra la difusión de conte nidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada.

Los jueces lo imputaron por "complicidad en la administración de una plataforma en línea y por permitir una transacción ilícita en banda organizada", delito castigado hasta con 10 años de cárcel.

### Al fundador de Telegram le imputan varios delitos y no podrá salir de Francia

Entre las otras imputaciones figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada.

Los magistrados también lo investigan por "complicidad" en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros

El abogado de Dúrov en Francia, David-Olivier Kaminski, consideró absurdo declarar que Telegram o su propietario son responsables de

los abusos que se producen en ese ervicio de mensajería.

"Telegram cumple con las leyes europeas, incluida la Ley de Servicios Digitales, sus acciones de moderación están en línea con los estándares de la industria. No tiene sentido decir que la plataforma o su director son responsables de los abusos ocurridos en la última" declaró Kaminski a la agencia RIA Nóvosti.

El letrado agregó también que su cliente pagará en breve la fianza de 5 millones de euros solicitada por la justicia francesa como una de las condiciones para su liberación.

Telegram, que cuenta con 900 millones de usuarios, se ha po-sicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadunidenses, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios.

La mensajería cifrada, que defiende la confidencialidad, desempeña un papel clave en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y es usada activamente por políticos y observadores de ambos bandos.

Pero sus detractores acusan a Telegram de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes

sexuales extremas hasta desinformación, pasando por servicios de compra de drogas.

La justicia francesa abrió una investigación el 8 de julio por complicidad en delitos organizados en la plataforma y también había emitido una orden de detención contra Nikolai, hermano de Pável, cofundador de Telegram en 2013.

Francia decidió también aver otra investigación contra Dúrov por "violencia grave" contra uno de sus hijos nacido en 2017 por hechos ocurridos en París, indicó una fuente próxima al caso.

Dúrov, cuya fortuna la revista Forbes estima en 15 mil 500 mi-llones de dólares, recibió también el apoyo del jefe de la red social X, Elon Musk, y del denunciante estadunidense residente en Rusia, Edward Snowden

"PARECE LA DICTADURA"

# Reprimen manifestación de jubilados en Argentina

Se reduce en el Congreso el bloque de diputados del partido de Milei

STELLA CALLONI

BUENOS AIRES

La represión de la Policía Federal contra una manifestación encabezada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) y otras organizaciones, dejó un saldo ayer de decenas de ancianos golpeados, a quienes les arrojaron en la cara gas pimienta con un nuevo químico que produce quemaduras, cuando rechazaban el veto del presidente Javier Milei a la ley votada por diputados y senadores para aumentarles su pensión y continuar con la movilidad, que es la actualización de los haberes de acuerdo con la inflación.

Los efectivos los fueron empujando para que subieran a la banqueta, utilizando el protocolo antipiquetes (constitucionalmente ilegal) de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y para impedirles marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. "Nos golpearon, nos empujaron... es una locura, como si estuviéramos en la dictadura", denunció un jubilado.

Estos incidentes indignaron a la población y a los diputados, ya que la manifestación se convocó después de una reunión de la UTIL y otras organizaciones de jubilados, a la que se unieron dirigentes de movimientos sociales. Estaban presentes diputados, entre ellos el lider del bloque opositor de Unión por la Patria, Germán Martínez, y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, quienes denunciaron la actuación de la Policía Federal.

Esto ocurre en momentos en que avanza un dura pelea interna en el oficialista La Libertad Avanza (LLA), cuyo bloque, que es minoría, se va reduciendo con la renuncia de algunos legisladores. Ayer lo hizo la diputada Lourdes Arrieta, quien denunció cómo se preparó la visita de seis congresistas a los militares condenados y detenidos por crimenes de lesa humanidad, en un plan arreglado por el cura Javier Olivera Ravasi y encabezado por el diputado Beltrán Benedict. El ex marino Alfredo Astiz, junto con otros verdaderos hitos del terrorismo de Estado aplicado durante la pasada dictadura, les entregaron un proyecto de ley (un decretazo en realidad) para que los liberen.

Mientras continúan las diferencias entre Milei y su vicepresidenta



Victoria Villarruel, ésta, durante un acto al que convocó en el Senado, utilizando el Día Internacional de la Conmemoración a las Victimas del Terrorismo, advirtió que "todos los montoneros (grupo armado de los años 60-70) tienen que estar presos y responder por ensangrentar nuestra nación".

### Compromiso con la memoria

Prometió abrir "todas las causas de víctimas del terrorismo. Asumí el compromiso por la memoria completa desde los 28 años y, aunque muchas cosas cambiaron, ésta ha sido la lucha más importante de mi vida", diio.

Añadió que se dará "la reapertura de todas las causas de víctimas del terrorismo para que la justicia haga lo que debió hacer hace más de 20 años".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, subrayó que "estamos viviendo un momento muy dificil, riesgoso y también peligroso, porque la maldad se contagia". Sostuvo que teme cada vez que sale de su casa y que el gobierno busca "implantar el odio al revés, o sea, que las víctimas fueron quienes nos dejaron 30 mil muertos, además de desaparecidos, así como el robo de bebés y de bienes".

En este ambiente de caos faltaba escuchar la exposición del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, citado para explicar a la comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados las políticas oficiales que ordenaron el cierre del ministerio de la Mujer y tantos otros organismos, lo que afecta a familiares de víctimas del feminicidio y a mujeres amenazadas a las que deiarán sin refuzio.

que dejarán sin refugio. El ministro sorprendió al admitir que "la diversidad de identidades sexuales que no se alinea con la biología, es invento subjetivo". Subrayó que su partido considera que "la violencia debe ser casti▲ Decenas de pensionados sufrieron golpes y quemaduras con gas pimienta que les lanzó la policía para impedirtes marchar del Congreso a la Plaza de Mayo, ayer en Buenos Aires. Foto Ap

gada sin importar el género del destinatario". Refirió que "esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia y la naturaleza del ser humano".

"Usted ha dicho una barbaridad que desconoce las leyes que han ampliado derechos en los últimos 15 años en Argentina", replicó el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien acusó que sólo le faltó decir que (las identidades sexuales no alineadas con la biología) están enfermos. Como ministro de Justicia usted no puede desconocer el artículo 75 inciso 23 de la Constitución, que establece las cuestiones que hacen a la igualdad de trato de las mujeres".

### Gobierno de Texas ampliará barrera de boyas en el río Bravo

**DE LA REDACCIÓN** 

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, informó que planea ampliar las barreras de boyas a lo largo del río Bravo, como parte de su estrategia para frenar el ingreso de migrantes sin papeles, pero señaló que está a la espera de que un tribunal le dé luz verde al proyecto.

En entrevista con NewsNation, Abbott defendió las boyas como una de las formas más efectivas de disuadir a los migrantes de intentar cruzar de México a Texas, y destacó que el costo es "una décima parte" del de un muro fronterizo.

"Veamos la cronología, porque recordarán que Joe Biden puso en marcha su llamada orden ejecutiva en la que ayudó a cerrar la frontera en junio, pero si retrocedemos y observamos cuándo comenzaron a disminuir los cruces, eso fue más

de medio año antes, en diciembre pasado, después de que Texas había comenzado operaciones para negar la entrada de indocumentados, utilizando a la Guardia Nacional, alambre de púas y los disparos de bolas de pimienta", dijo Abbott.

Añadió que "lo que en realidad provocó el declive fue la estrategia sólida e integral de Texas. Simplemente llegó Biden y se aprovechó de nuestro éxito".

de nuestro éxito".

Abbott se refirió así al decreto promulgado por Biden en junio pasado que restringe el derecho al asilo. Tres semanas después de su entrada en vigor, el número de migrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México cayó 40 por ciento.

El decreto incluye excepciones, como los menores que viajan solos, las víctimas de alguna forma grave de tráfico, los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada por vía legal como la aplicación móvil CBP One.

Además de posibilitar el cierre de la frontera, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas.

Hace poco más de un año, el gobernador Abbott gastó 850 mil dóla-



Abbott asegura que el costo es la "décima parte" del de un muro fronterizo res en una barrera de boyas de 300 metros de largo que se anclaría en concreto a lo largo del río Bravo, en las aguas entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, México.

La serie de boyas ancladas en hormigón se extiende aproximadamente a lo largo de tres campos de futbol en uno de los puntos más concurridos para cruces fronterizos irregulares, recordó NewsNation.

El Departamento de Justicia pidió a un tribunal federal ordenar a Texas retirar las boyas, al argumentar que la barrera de agua plantea preocupaciones humanitarias y ambientales a lo largo de la frontera internacional, lo que encendió una batalla legal entre funcionarios estatales y federales.

tatales y federales.
Las boyas se instalaron como parte de la iniciativa de control fronterizo de Abbott denominada Operación Estrella Solitaria.

### Humo de los incendios en Brasil enferma a residentes

MANAOS. El humo de los incendios forestales en la Amazonia brasileña provocaba ayer que los habitantes de la región sufrieran dolor de garganta, tos y enrojecimiento de los ojos. Grandes secciones del país quedaron cubiertas por espesas humaredas en los últimos días, debido al fuego en diversos puntos de la sabana del Cerrado, los humedales de Pantanal y el estado de Sao Paulo. Los residentes están pagando el precio, como es el caso de Fátima Silva, granjera de 60 años residente del poblado de Labrea. "No me siento bien. Tengo problemas para respirar, necesito gotas para los ojos, no puedo salir a la calle, no puedo ir a ningún lado porque todo está blanco por el humo", lamentó.

A

### AFP Y XINHUA

Honduras decidió ayer denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, por el cual han sido encar celados capos del narcotráfico, al acusar de "injerencia" a la embajadora en Tegucigalpa, Laura Dogu, en su política hacia Venezuela.

"La injerencia y el intervencionis-mo de Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable, he ordenado al canciller @ EnriqueReinaHN denunciar el tratado de extradición", escribió en la red social X la presidenta Xiomara

El tratado es considerado herramienta clave para desmantelar el narcoestado que, según la justicia estadunidense, fue levantando en Honduras en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández

Medio centenar de hondureños han sido extraditados hacia Estados Unidos desde 2014 por tráfico de drogas en virtud de este tratado, entre ellos el propio Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva

York a 45 años de prisión. El gobierno de Castro es firme aliado de Venezuela. Honduras fue uno de los pocos países latinoamericanos que felicitó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por

su relección el pasado 28 de julio. La mandataria izquierdista hondureña anunció su decisión de re-tirarse del tratado, luego de que la embajadora estadunidense expresó la "preocupación" de su país por una reunión que sostuvieron autoridades de Honduras con el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, sancionado por Estados Unidos.

BASTA YA DE VIOLAR SOBERANÍAS: XIOMARA CASTRO

# Honduras cancela el tratado de extradición con EU "por injerencista"

La embajadora de Washington en Tegucigalpa calificó de narcotraficante al ministro venezolano de Defensa



"Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa (de Honduras) y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela", declaró Dogu a los periodistas en Tegucigalpa. Estados Unidos "agrede, desco-

noce y viola impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta", agregó la presidenta Castro. El ministro de Defensa, José

Manuel Zelaya, sobrino del espo-so de Castro, Manuel Zelaya, ex

presidente derrocado en 2009, y el máximo jefe de los militares hondureños, general Roosevelt Hernández, se reunieron la semana pasada con Padrino López en los Juegos Mundiales de Cadetes del Consejo Internacional de Deportes Militares en Venezuela.

La denuncia del tratado causó preocupación en algunos sectores. "Han de estar saltando (de alegria) los narcotraficantes porque ya no va a ser extraditados de Honduras", afirmó a la estación local HRN el abogado hondureño Juan Carlos Barrientos

En tanto, Caracas fue escenario de movilizaciones de chavistas que celebraron el triunfo de Maduro en los comicios hace un mes, y de protestas que repudiaron la relec-ción del mandatario al respaldar las acusaciones, sin pruebas, de la líder opositora María Corina Machado de que hubo fraude en los comicios.

■ La presidenta de Honduras, Xiomara Castro (en imagen de archivo), denunció ayer el "intervencionismo de Estados Unidos". Foto Afp.

### ORLANDO PÉREZ

QUITO

Sin la presencia de la prensa, con dos días de adelanto y con un despliegue informativo en redes sociales, el gobierno ecuatoriano comenzó ayer el proceso de cierre de pozos petroleros del bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), ubicado parcialmente en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia. Esto, como parte de la obligación determinada en la consulta popular que en 2023 resolvió mantener el crudo bajo tierra.

Yasuní, con una superficie aproximada de 10 mil 200 kilómetros cuadrados, es considerada la zona más biodiversa del planeta y también el territorio de pueblos originarios y ancestrales no contactados de la Amazonia ecuatoriana, razones que llevaron a varios colectivos ecologistas a realizar la campaña por el cierre de las operaciones petroleras. En la década pasada, durante la presidencia de Rafael Correa, se propuso una campaña mundial para recaudar el dinero que dejaría de producir ese campo de combustible fósil, pero no se alcanzó la suma requerida. El colectivo YASunidos, uno de los

promotores de la consulta popular, denunció la "inacción estatal" desde

### Comienza cierre de pozos petroleros en parque de la Amazonia ecuatoriana

el año pasado para cumplir a cabalidad lo decidido por el pueblo ecuatoriano y dijo que el informe presentado a la Corte Constitucional "es técnicamente deficiente y está lleno de contradicciones". Esta agrupación explica que "de las cinco medidas dispuestas por la Corte y ratificadas por el mandato popular, el gobierno sólo admite haber cumplido una: no firmar nuevos contratos

### La tarea llevará hasta 5 años

Las autoridades energéticas actuales han dicho que este es el primer paso, pero el cierre total tomará entre tres y cinco años, pues el campo petrolero cuenta en total con 246 pozos. Para ello, la semana pasada, el gobierno de Daniel Noboa presentó a la Corte Constitucional el cronograma para el cierre anticipado de las opera-ciones y abandono del bloque ITT. En ese documento se define que la clausura concluiría en diciembre de 2029. En 2024 cerrarán 10 pozos, y a partir de 2025 se realizaría el apagado y taponamiento de 48 ozos por año.

Sin embargo, desde otros sectores económicos se considera esta clausura un atentado contra la economía ecuatoriana al no existir una alternativa y, por supuesto, por-que no entrarían al fisco nacional alrededor de mil 500 millones de dólares anuales, y hasta 2029 unos 6 mil millones de dólares, en un país con graves problemas económicos y con una caída de la producción petrolera general desde el año pa-sado. Expertos como Nelson Baldeón prevén una pérdida general de ingresos entre 2.198 millones y 3.581 millones anuales.

Además, la empresa estatal Pe-troecuador, operadora del campo ITT, calcula que las operaciones técnicas para el cese anticipado de operaciones y abandono del Bloque 43 ITT tendría un costo aproxima-do de mil 345 millones. A esto habría que sumar el costo de la inversión hecha entre 2010 y 2023 para la exploración y explotación que fue de mil 983 millones.



El otro impacto considerado es ara las comunidades aledañas que se han beneficiado de algunos programas de compensación. Ahora, los 2 mil habitantes de esa región perderían una inversión aproximada de 14.4 millones, con base en los convenios firmados con el gobierno de Correa en 2014. Con esos recursos se financiaron proyectos y obras

Pozo petrolero en Ecuador. Foto Ministerio de Energía de Ecuador

en agua potable, electrificación, infraestructura educativa, salud, baterías sanitarias, 42 infocentros v vivienda, entre otros,

INFRINGE MAYORÍA PANISTA RESOLUCIÓN DE LA SCJN

# Reducen en Aguascalientes el plazo para el aborto legal

Aprueban de uno a tres años de prisión por interrumpir un embarazo después de seis semanas de gestación

CLAUDIO BAÑUELOS CORRESPONSAL AGUASCALIENTES, AGS

Contraviniendo una resolución que en agosto de 2023 emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso estatal aprobó ayer una reforma a la Constitución local que redujo de 12 a seis semanas el plazo para acceder a la interrupción legal del embarazo, con penas de uno a tres años de prisión a quien incumpla la norma.

La propuesta fue presentada por la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel, quien a principios de este año se declaró "provida" luego de que en diciembre pasado el Congreso tuvo que acatar la instrucción de la SCJN para despenalizar el aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación.

Después de una ola de reacciones negativas y críticas de grupos conservadores, la mandataria prometió en ese entonces a los inconformes que promovería acciones para "proteger el derecho a la vida". Con 19 votos a favor, seis en con-

Con 19 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la 65 Legislatura avaló ayer, en sesión extraordinaria, modificar los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal estatal, referentes al tema.

La iniciativa fue presentada el pasado 23 de agosto por los 14 diputados de Acción Nacional

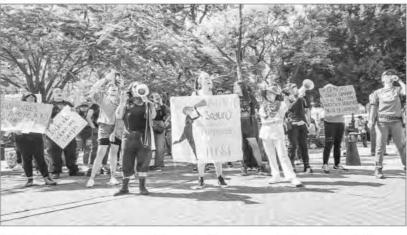

(PAN), además de los morenistas Karola Macías, Arturo Piña, Juan Luis Jasso; el petista Fernando Marmolejo; la priista Verónica Romo, y Genny López, legisladora del Verde.

Los votos a favor de las modificaciones correspondieron a 13 diputados del PAN, tres de Morena, uno del Partido del Trabajo, otro del Revolucionario Institucional y uno más del Verde. En contra sufragaron tres legisladores de Morena y tres del Partido de la Revolución Democrática.

Entre los argumentos que se esgrimieron para hacer esta nueva reforma destacó que "el aborto se percibe como una acción que pone en riesgo la integridad de la vida humana y, por ende, debe estar sujeto a restricciones y penalizaciones para salvaguardar este derecho primordial. Desde la perspectiva de salud pública, la prevalencia del aborto puede tener implicaciones para la salud mental y física".

Antes de la votación, el morenista Juan Carlos Regalado externó: "Esta es una afrenta grave a los derechos humanos y debería darnos vergüenza como legislatura que en la SCJN seguramente tienen toda una bodega de las miles de acciones de inconstitucionalidad de las que este Congreso ha sido parte durante muchos años".

El diputado añadió que "seguramente esta iniciativa muy pronto será desechada por la SCJN porque también es violatoria de las libertades y de todos los tratados internacionales que México ha suscrito".

Antes y durante la discusión del tema, grupos defensores de derechos humanos se manifestaron fuera del recinto legislativo, los cuales 
reclamaron que con esta decisión los 
legisladores locales "castigan, criminalizan y obstaculizan el pleno ejercicio de uno de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, así 
como de las personas gestantes".

como de las personas gestantes".

Integrantes de colectivos feministas lanzaron consignas como "En mi cuerpo mando yo", "Retrógradas", "Respeten los derechos humanos" y "Desacato". Además portaron pancartas entre las que se leia: "¿Y la de no estarse limpiando el culo con nuestros derechos no se la saben?", "Aborto seguro, informado, acompañado y libre", "Legislador, yo apoyé a tus hijos en la clandestinidad".

El Congreso fue resguardado por

El Congreso fue resguardado por cerca de 100 policías estatales que se apostaron en el acceso del Palacio Legislativo, sobre la avenida Made▲ Integrantes de colectivos feministas se manifestaron en el Congreso de Aguascalientes para exigir a las autoridades rechazar una iniciativa que propone reducir de 12 a seis semanas de gestación el plazo para interrumpir el embarazo de manera legal. Foto Claudio Bañuelos

ro, la cual fue cerrada al paso vehicular en su cruce con la calle Morelos por una docena de patrullas, así como medio centenar de motocicletas de la policía preventiva. En redes sociales, el Grupo de

En redes sociales, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) recordó que hace un año la SCJN resolvió un amparo presentado por esta organización, así como por Cecadec, Terfu, CultivandoAc y Help Morras "para impugnar las normas que tipificaban el delito de aborto en Aguascalientes y determinó que era obligación del Congreso del estado eliminar los artículos que lo criminalizaban".

Agregó que a finales de 2023 la Legislatura cumplió con la sentencia. "Pero hoy, en lugar de celebrar el aniversario de un avance, estamos enfrentando un retroceso en los derechos reproductivos", recalcó.

### Frena tribunal sanción contra Samuel García por juicio político

RAÚL ROBLEDO CORRESPONSAL MONTERREY, NL

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) otorgó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, una suspensión para que la Legislatura local no lo sancione en uno de los juicios políticos iniciados en su contra.

La secretaria de la segunda sala ordinaria del TJA en funciones de magistrada, Elva Gabriela Sánchez Alonso, entregó el lunes al mandatario emecista un recurso referente al juicio contencioso 1879/2024, en el que se pide al Congreso abstenerse de cualquier sanción y seguir con el expediente.

Sánchez Alonso solicitó "que las autoridades responsables (la Comisión Anticorrupción y el pleno del Legislativo), sin suspender el procedimiento, se abstengan de determinar o proponer sanción alguna, así como abstenerse de emitir dictamen al respecto de las mismas, hasta en tanto no se resuelva el presente juicio".

El TJA concedió protección

El TJA concedió protección al titular del Ejecutivo aunque el artículo 56 fracción 2 de la Ley de Justicia Administrativa local señala que el juicio ante el tribunal es improcedente contra actos legislativos del Congreso.

Por su parte, el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa de Nuevo León desechó dos demandas de amparo con las que García Sepúlveda pretendía frenar el juicio político que la legislatura le sigue por presuntas violaciones a la Constitución y a otras leyes. El juez federal Francisco Manuel Rubín de Celis resolvió que esos hechos no son impugnables por la vía del amparo. El 15 de agosto pasado, la

El 15 de agosto pasado, la Comisión Anticorrupción avaló iniciar un juicio político a García Sepúlveda por trasgredir ordenamientos constitucionales, normas electorales y mandatos judiciales. Está en marcha otro juicio político por no presentar el presupuesto estatal 2023.

### Ordena SCJN al Congreso de NL reponer nombramiento del fiscal general

IVÁN EVAIR SALDAÑA

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) echó atrás ayer el nombramiento de Pedro Arce Jardón, fiscal general de Nuevo León designado por el Congreso del estado apenas el pasado lunes. Por unanimidad de votos de los

Por unanimidad de votos de los cinco ministros de la sala se declaró fundado el recurso de queja 4/2024-CC, interpuesto en junio pasado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, con el que se obliga al Congreso estatal a reponer el proceso de nombramiento del fiscal. En dicho recurso, García Sepúl-

En dicho recurso, García Sepúlveda acusó que el Poder Legislativo de su estado incumplió por segunda ocasión con el plazo que la misma sala de la SCJN le dio en febrero pasado mediante la sentencia emitida al resolver la controversia constitucional 238/2022, también presentada por el gobernador.

La sentencia ordena a la Comi-

sión Anticorrupción reponer el procedimiento de selección del fiscal a partir de la etapa de presentación de la constancia de no antecedentes penales.

En junio de este año, el gobernador neoleonés presentó el recurso de inejecución de sentencia con el que la Corte otorgó tres días hábiles para que el Congreso local informara las acciones que había tomado para cumplir la orden de reposición del procedimiento y la convocatoria para elegir al fiscal general de justicia. Sin embargo, el Congreso volvió a incumplir y el Ejecutivo estatal interpuso un recurso de queja.

El pasado 27 de junio, García Sepúlveda visitó la SCJN para tocar las puertas de los ministros y pedirles que presionen al Congreso estatal para que reponga el proceso para nombrar al fiscal general de la entidad. "Sí, aquí en la Corte, como tenemos en Nuevo León un conflicto político con el Congreso, muchos asuntos terminaron acá. Y en específico hoy vine a ver dos: el juicio político que el Congreso me hizo y que acabamos de ganar, y el asunto de la fiscalía para que ya Nuevo León pueda tener un fiscal real, ciudadano, independiente. Ya estamos en la etapa de cumplimiento de sentencia", comentó el gobernador a La Jornada en su visita en junio pasado.

La sentencia de ayer de la segunda sala ordena al Congreso del estado presentar al gobernador una nueva lista de cuatro candidatos a ocupar el cargo.



# Otra vez Chalco: se desborda canal de San Mateo Tezoquipan

La lluvia torrencial de ayer aumentó el nivel del agua en las colonias anegadas desde hace 27 días

RENÉ RAMÓN Y JAVIER SALINAS CORRESPONSALES

Una tormenta ocurrida ayer al caer la noche provocó el desbordamiento del canal que cruza la comunidad de San Mateo Tezoquipan Miraflores, en el municipio de Chalco, en los límites con Tlalmanalco.

Las torrenciales lluvias generadas por la onda tropical 19 formaron grandes corrientes de agua en la avenida principal de esa localidad, cercana a las faldas del volcán Iztaccihuatl, y severas inundaciones en varios sectores.

San Mateo Tezoquipan se ubica a 13 kilómetros de la zona que desde hace 27 días permanece anegada en ese municipio, la cual, según reportaron vecinos anoche, también resultó afectada con las torrenciales lluvias. El director de Protección Civil del

El director de Protección Civil del estado de México, Adrián Hernández Romero, confirmó que se incrementó de nuevo el nivel del agua en las colonias Jacalones y Culturas de México, las más afectadas. Hasta ayer por la tarde, el nivel de aguas negras y pestilentes que permanecían en esa zona había comenzado a descender al grado de que algunas viviendas eran limpiadas y varios comercios ya comenzaban a abrir.

A unos kilómetros de San Mateo Tezoquipan, ya en territorio del municipio de Tlalmanalco, se desgajó el cerro Cruz de Mayo.

Mientras, en el municipio de La Paz, la carretera federal México-Texcoco quedó intransitable debido a que las aguas broncas que descienden del cerro Lomas de San Sebastián la inundaron por completo a la altura del paraje Hotel Términos.

### Día del Abuelo en el albergue

Don Fidel festejó ayer el Día del Abuelo, al lado de sus cuatro nietos y su familia, en el albergue habilitado para los damnificados de las inundaciones en las colonias Jacalones y Culturas de México de este municipio. Fuertes inundaciones afectaron anoche el poblado de San Mateo Tezoquipan Miraflores, municipio de Chalco, en los límites con Tlalmanalco. Al cierre de la edición no había reporte oficial de las afectaciones. Foto La Jornada

Comentó que "no hubo pastel porque no hay posibilidades", pero no se acongoja, porque lo importante es que él y sus seres queridos están bien y juntos en el refugio, a pesar de la tragedia que viven desde hace 27 días. "Estoy con mis chiquitines que tanto amo", así como con su esposa, su suegro, sus hijas, yernos e incluso vecinos a quienes estima y quienes también perdieron todo por las aguas negras que entraron en su vivienda, ubicada en la calle Dos de Marzo de la colonia Jacalones.

Las bacterias del líquido negro y pestilente estancado dentro de su propiedad infectaron su pie diabético, y luego de que fue rescatado en lancha terminó en un hospital, donde hace casi dos semanas le amputaron una pierna.

La herida de la operación ya sanó, y ayer don Fidel se sentía bien. Su suegro le ayudó a bañarse y se reunió con sus nietos, quienes no han podido ir a la escuela y toman



clases en el refugio instalado en Culturas de México.

"Lo importante es mi salud, que estamos bien, que todos ellos están bien, y eso es lo más importante", asegura, porque al inicio de la contingencia salvó la vida y este miércoles estuvo rodeado de seres queridos.

estuvo rodeado de seres queridos. De 57 años de edad, don Fidel teme regresar a su hogar. "Qué más quisiera que ya estar en casa, pero me preocupa, porque está muy reciente esto (la amputación de su pierna) y va muy bien. Un error me puede costar la vida".

Por ello pidió a las autoridades que lo apoyen para obtener una prótesis con la cual pueda volver a caminar y se comprometan a dejar su casa limpia y desinfectada, a fin de que cuando regrese no existan riesgos para su enfermedad crónica.

# Habrá certificación contra deforestación en Michoacán: Ramírez Bedolla

DE LA REDACCIÓN

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmará este jueves el decreto para certificación contra la deforestación en Michoacán, que cumplirá con los estándares exigidos por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y establece el comercio internacional, como medida legal y administrativa urgente para combatir la tala forestal generada por la siembra irregular de aguacate y berries.

En conferencia de prensa, explicó que será una certificación voluntaria, por la que empaques y huertas contarán con la certificación Pro-Forest Avocado, para que los consumidores de Estados Unidos y Europa tengan la certeza de que provienen de cultivos legales y no han incurrido en malas prácticas de impacto ambiental, como tala y quema forestal. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que los consumidores de EU y Europa tendrán la certeza de que los agricultores del estado no han incurrido en prácticas de impacto ambiental.

Detalló que para llevar a cabo este proceso se trabajará con organismos certificadores como Sohnos, Cidam, Pamfa AC, Normich AC, Metrocert y EMA.

Además, dijo, se tienen detectadas 819 huertas que superan las 5 mil hectáreas, que cuentan con denuncias por incurrir en cambio de uso de suelo, lo cual se estableció luego de ampliar la capacidad técnica y tecnológica para vigilar 6 millones de hectáreas que comprende el territorio michoacano.

Señaló que Michoacán exporta entre 1.3 y 1.5 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos;



por ello, la importancia de atender el tema ambiental y de formalización laboral de los trabajadores, temas observados por el T-MEC.

Comentó que ONG advirtieron que si no se cumplen las normas ambientales se puede generar un bloqueo a empaques por exportar aguacate proveniente de huertas que realizaron actividades de deforestación En tanto, el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, informó que hasta el momento se han generado 327 denuncias como resultado de la puesta en marcha del sistema de videovigilancia satelital llamado Guardián Forestal, que están cataloguado como eltro reiscidad.

talogadas como alta prioridad. Por su parte, Arlinee Marín Contreras, directora de Proyectos de Innovaciones Tecnológicas de lberoamérica del Guardián Forestal, explicó que el sistema opera por medio de tres métodos denominados Hasen, Alegras GFW y Método GF, que trabajan con un algoritmo de inteligencia artificial en los 58 mil kilómetros cuadrados de territorio estatal, de manera automática y sin intervención



# Se indagará mala actuación en el caso Cuén, advierte la nueva fiscal de Sinaloa

Claudia Sánchez Kondo sustituirá a Sara Quiñónez, quien dimitió luego de señalamientos de la FGR

IRENE SÁNCHEZ MAZATLÁN, SIN.

Claudia Zulema Sánchez Kondo rindió protesta ayer como nueva titu-lar de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante el pleno del Congreso local y anunció que iniciará una revisión a fondo de las investigaciones sobre el asesinato del político y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén Ojeda, perpetrado el 25 de agosto anterior.

Ofreció que la FGE trabajará

para mejorar sus resultados, por lo que atenderá y dará seguimien-to a la carpeta de investigación del crimen del diputado federal pluri-nominal por el PRI, y "en caso de que se acrediten irregularidades, se abrirá un procedimiento ante el órgano interno de control".

Sánchez Kondo asumió el cargo luego de que su antecesora, Sara Bruna Quiñónez Estrada, dimitió porque la Fiscalía General de la República dio a conocer inconsistencias en las pesquisas sobre el crimen de Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense, de registro

Ricardo Madrid Pérez, presidente de la mesa directiva del Congreso local, tomó protesta a la nueva fiscal para un periodo de siete años. No podrá ser relegida,

En sesión extraordinaria, los in-tegrantes de la 64 legislatura eligieron a Sánchez Kondo por 33 votos. a partir de una terna que presentó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Entre otros puestos, la nueva fis-cal se desempeñó de vicefiscal para la zona centro y administradora adscrita a la sala de justicia penal acusatoria y oral del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) estatal en Culiacán. Antes ostentó el mismo puesto en los municipios de Mazatlán, Ahome y Angostura. También laboró en la visitaduría judicial del STJ y como escribiente adscrita al juzgado mixto de primera instancia del distrito judicial en el municipio de Rosario.

### Cierre parcial de presa La Boquilla en Chihuahua

**JESÚS ESTRADA** CORRESPONSAL CHIHUAHUA, CHIH

La toma alta de la presa La Boquilla, localizada en el municipio de San Francisco de Conchos, fue cerrada ayer al ubicarse el embalse en niveles mínimos no vistos desde 1995, y quedó abierta únicamente la toma baia, con un gasto de 22 me-

tros cúbicos por segundo. Mariano Jáquez Gandarilla, pre-sidente de la sociedad de riego agrícola Unidad Conchos, indicó que se continuará la irrigación de cultivos en la zona hasta el 30 de septiembre.

El cierre fue forzado por la inconformidad que habitantes de San Francisco de Conchos presentaron ante la Comisión Nacional Agua (Conagua) en cuanto a suspender el riego de sembradíos, ya que el bajo nivel del embalse amenaza la disponibilidad de líquido para consumo humano.

El secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, con-vocó a una reunión en la capital del estado, a la cual acudieron representantes de dicho distrito, funcionarios de la Conagua y pobladores de San Francisco de Conchos, quienes negociaron el uso del agua de La Boquilla, que ayer se encontraba

en 16 por ciento de su capacidad.

Centenares de ciudadanos, incluido el alcalde Jaime Ramírez Carrasco, exigieron cerrar las compuertas de la presa antes de que su nivel llegue a 12 por ciento, pues la Conagua autorizó la extracción para utilizar líquido en regiones agrícolas sin tomar en cuenta la salud del ecosistema del embalse, el uso doméstico ni las actividades de pescadores y prestadores de servicios turísticos.

Jáquez Gandarilla aseguró que el plan de irrigación no representa peligro para La Boquilla y los agricultores necesitan continuar la extracción para completar el ciclo de siembra ante la falta de lluvias

# Piden al gobernador declarar desastre agrícola en Zacatecas

Se perdieron 200 mil hectáreas de frijol y 75% de la cosecha de uva: campesinos

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ ZACATECAS, ZAC.

Más de 200 mil hectáreas de frijol, de las 480 mil que se sembraron entre junio y julio en Zacatecas, se van a perder por la falta de lluvias regulares, denunciaron ayer cam-pesinos de los municipios de Río Grande, Fresnillo, Villa de Cos, Ojocaliente, Luis Moya, Guadalupe y Trancoso.

Los agricultores pidieron al gobernador morenista David Monreal Ávila que solicite al gobierno federal una declaratoria de desastre agrícola ante las severas condiciones climáticas en la entidad.

Agregaron que no sólo las lluvias irregulares, sino también las heladas tardías, provocaron la pérdida de 75 por ciento de la cosecha de uva en 2 mil 800 hectáreas de cuatro municipios zacatecanos y uno de Aguascalientes.

En rueda de prensa en el Congreso local, señalaron que denunciaron ante las secretarías del Campo estatal y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el siniestro de la uva desde mayo y las autoridades de esas dependencias les prometieron apoyo económico e insumos. "Pero hasta la fecha no hemos

recibido respuesta ni apoyo algu-no frente a la catástrofe", expresó Fernando Galván, vocero de los afectados.

Expuso que las cosechas de vid se perdieron por tres heladas atí-picas registradas en Ciudad Cuauhtémoc, Luis Moya, Ojocaliente y

Fresnillo, y en Cosío, municipio de Aguascalientes, limítrofe con Zacatecas, Resultaron afectados un total de 280 productores

"Los rendimientos se cayeron, hay campesinos que cosechan entre 25 a 30 toneladas de uva por hectárea, y ahora están levantando seis o siete. No hay uva esta temporada en el estado", señaló.

Recordó también que otros fenómenos naturales causaron en julio pasado la pérdida de más de 100 hectáreas de chile, en las comunidades de La Luz y Casa Blanca, municipio de Guadalupe.

El daño, declaró, es costoso porque son cultivos de riego y se invierte en energía eléctrica en las motobombas que se usan para extraer agua, fertilizantes, fungicidas y plaguicidas. Por cada hectárea, los productores erogan

entre 90 mil y 120 mil pesos. Otro problema crítico, señaló el diputado José Luis Figueroa, del partido local Revolución Popular de Zacatecas, "es el de la violencia e inseguridad que padecen campesinos y ganaderos", con múltiples casos de extorsión por presuntos criminales, principalmente de cobro de cuotas para comercializar sus productos.

Apremió a las autoridades del sector agropecario a respaldar a los campesinos por la falta de lluvias, y advirtió que no se trata de la demanda de alguna organización: "Estamos pidiendo atención y repuesta para el campo de Zacatecas, para el granero de frijol en el país", aseveró. Sobre los delitos de extorsión y

amenazas a los productores, indicó que "esto no es nuevo, ha sido denunciado desde 2022, y es algo que se debe manejar con mucho cuidado porque los compañeros campesinos que han interpuesto sus querellas se han ido del estado con todo y sus familias'

### Chiapas: Rutilio Escandón inaugura pavimentación en la calle Ciro Farrera

En respuesta a una añeja de manda de la población, el gober-nador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ciro Farrera, desde el bulevar Laguitos hasta el entronque con el libramiento Norte Poniente, en la ciudad de Tuxtla Gutié-rrez, donde sostuvo que con esta obra de infraestructura su gobierno continúa demostrando que los recursos públicos son invertidos en necesidades prioritarias para beneficio de toda la población.

El mandatario recorrió esta vialidad y celebró que lleve el nombre de Ciro Farrera, a quien consideró un empresario ejem-plar, que dejó huella en Chiapas al contribuir a la modernización

y el emprendimiento. Reconoció la actitud altruista de José Luis Orantes, quien hizo la donación del predio a fin de sacar adelante el proyecto, que es tan importante para agilizar la movilidad de Tuxtla Gutiérrez.



▲ El gobernador Rutilio Escandón aseguró que esta obra demuestra que los recursos públicos son utilizados en beneficio de la población

GENERARÁN ESTRÉS HÍDRICO Y RESIDUOS SÓLIDOS EXCESIVOS

# Congreso local aprueba cambios de uso de suelo que rechazó la PAOT

Morena y aliados avalan modificaciones para inmuebles de la Miguel Hidalgo

### SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

El pleno del Congreso de la Ciudad de México avaló dos cambios de uso de suelo pese a la advertencia de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de que uno generaría estrés hídrico en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los estudios que realizó la instancia a cargo de Mariana Boy respecto a las modificaciones en Aristóteles 127 y Bulevar Manuel Ávila Camacho 37, para un hotel de 22 pisos, fueron recibidos de última hora el pasado lunes en el Congreso local, pese a que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana los solicitó desde hace meses.

En el primer caso, se pretende construir viviendas y una plaza comercial; la PAOT indicó que el uso de suelo para centros comerciales no se encuentra permitido en esa área, mientras en el segundo, con proyecto de hotel, oficinas y comercios con venta de bebidas alcohólicas, requerirá un mayor volumen de agua "que ge-

neraría un déficit del servicio en la zona, aunado a la generación de residuos sólidos por los distintos usos de suelo solicitados", según lo establece el estudio que declaró desfavorables ambas propuestas.

El pleno del Congreso aprobó, con la mayoría de Morena y aliados, ambas modificaciones, pese a la opinión negativa de la PAOT, cuyo objeto legal es la defensa de los derechos de los capitalinos a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

No obstante, la Ley de Desarrollo

Urbano permite a los legisladores avalar cambios de uso de suelo, aun cuando instancias gubernamentales emitan opiniones negativas al respecto, pues no son vinculantes para la dictaminación y aprobación.

En la sesión de ayer, también se aprobó un cambio de uso de suelo en Constituyentes 151, colonia San Miguel Chapultepec, para permitir la construcción de 167 viviendas y más de mil metros cuadrados de locales comerciales y de servicio.

Se concretó el cambio de uso de suelo en Marsella 70, colonia Juárez, para habilitar un hotel y restaurante con venta de bebidas alcohólicas.

Asimismo, fue avalada una modificación en el predio ubicado en Canal de Miramontes 2342, colonia Avante, Coyoacán, para permitir servicios especializados de salud como clínicas generales y de urgencias, de corta estancia sin hospitalización y laboratorios de análisis, entre otros. Actualmente, en ese sitio ya operan negocios con esos giros, entre ellos uno de cirugía

### Inmobiliaria estafadora suma 60 denuncias

### ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha abierto 60 carpetas de investigación en contra de la empresa Construcciones Residenciales del Sur y su propietario, Alfonso Ruiz Vázquez, por fraudes en la compra de casas dúplex y departamentos que nunca se construeron

que nunca se construyeron.
Adriana de Anda Contreras es una de las víctimas de la inmobiliaria que en junio del año pasado gastó los ahorros reunidos durante cinco años, junto con su hermana, para pagar por la compra del terreno y uno de los departamentos que se construirían en Ejido San Lorenzo Tezonco 178, de la colonia San Francisco Culhuacán, en Coyoacán.

La vivienda tenía que ser entregada en diciembre de este año, pero la obra nunca empezó; a mediados de enero se enteraron de que la corporación nunca concretó la compra del predio, por lo que reclamó la devolución de 900 mil pesos que llevaba pagados, sólo les restaban 200 mil que darían al momento de escriturar, con los gastos notariales incluidos.

La empresa alegó que "la alcaldía modificó el uso de suelo del predio" y ya no podría construir 76 departamentos en torres de cuatro niveles, pero en su lugar se erigirían casas que costarían 3 millones de pesos, por lo que les propuso utilizar el pago como anticipo para una de ellas.

Después de rechazar la propuesta, firmaron con Ruiz Vázquez un "convenio de reconocimiento de adeudo", en el que el empresario se comprometió a devolver el monto a más tardar el 31 de mayo, e incluyó una penalización por incumplimiento con interés moratorio de 8 mil pesos por cada mes que transcurra posterior a la fecha señalada.

Tampoco cumplió.

De Anda Contreras presentó una denuncia por fraude ante la agencia Coy-3 de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán; al ratificarla el pasado 9 de julio, le informaron que "la iban a juntar con unas 60 denuncias más que tenían en contra de Ruiz Vázquez y la iban a enviar a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros".

Adriana confia en que la FGJ haga su trabajo de forma expedita: "no queremos a Ruiz Vázquez en la cárcel, lo que queremos es que nos pague a todos los afectados".

### Martha Ávila se perfila para presidir la tercera Legislatura

Martha Ávila Ventura será la nueva presidenta del Congreso local para la tercera Legislatura, adelantaron fuentes cercanas. Actualmente, es la coordinadora de la bancada de Morena en el Legislativo. Ayer por la tarde se hizo una reunión plenaria en el recinto de Donceles y Allende entre quienes integrarán ese grupo parlamentario a partir del 1º de septiembre, cuando rindan protesta en el cargo. Además, se sortearon en una tómbola las curules que ocuparán los diputados, lo que causó algunos enojos, como el de Judith Vanegas Tapia, ex alcaldesa de Milpa Alta, a quien le tocó un lugar alejado de la tribuna.

Sandra Hernández García

### LA FURIA DE TLÁLOC

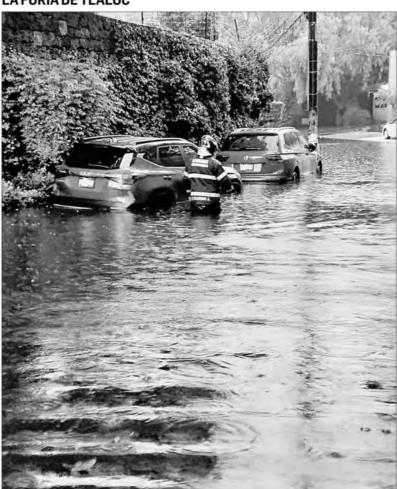

▲ Las fuertes lluvias de ayer causaron graves afectaciones en las alcaldías Tlalpan, Tláhuac y Álvaro Obregón, como en la gráfica, captada en la

calle Agua de la Colonia, en Jardines del Pedregal, donde el agua llegó hasta un metro de altura. Foto *La Jornada* 



**LEY DE DEUDORES ALIMENTARIOS, HASTA 2030** 

# Delitos sexuales contra menores no prescribirán: Legislativo local



SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA Y LAURA GÓMEZ FLORES

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores de edad, y también avaló la prohibición de que deudores alimentarios no sean parte de la plantilla laboral de la administración pública de la capital.

Sin embargo, esta última reforma entrará en vigor hasta el 1º de enero de 2030, lo que causó críticas entre legisladores como Polimnia Romana, quien aseguró que "hubo una trampa" por parte de los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública, pues con la aprobación de este artículo transitorio "protegen a deudores alimentarios que laboran en el gobierno local".

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, informó que de 2015 a la fecha se han brindado mil 730 servicios de orientación y prevención relacionados con una posible violación al derecho a la alimentación, 171 servicios de protección y defensa, así como 97 expedientes de queja han sido abiertos.

Consideró que la nueva Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, del Sistema no Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos, debe fungir como un mecanismo para la armonización legislativa, reglamentaria y de política pública en función del más alto estándar del derecho a la alimentación.

Durante el quinto periodo extraordinario, también se aprobó que no prescriban los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, al considerar que no existe un tiempo definitivo para que una víctima de estos actos olvide o sane un evento traumático como una violación o abuso.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refieren ▲ En el Congreso capitalino se determinó que cualquier agresión sexual contra un menor no tendrá caducidad y podrá ser juzgada sin temporalidad. Foto La Jornada

que en 2021, 41 por ciento de las mujeres de 15 años y más manifestaron haber vivido una situación de violencia en su infancia, mientras en 2022, de acuerdo con datos de las fiscalias generales de justicia estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió cuatro veces más en niñas que en niños de esa edad, con 4 mil 197 y 884 casos, respectivamente.

### Clínica de especialidad geriátrica ha atendido a más de 10 mil abuelitos

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO Y LAURA GÓMEZ FLORES

La Clínica de Geriatría Iztacalco ha atendido, de 2019 a la fecha, a más de 10 mil 350 adultos mayores para que tengan una recuperación funcional y consigan el máximo nivel de autonomía e independencia.

El director de la unidad médica ubicada en la colonia Agrícola Oriental, Rodrigo Morales Montier, destacó que ha mejorado la sobrevida de la población adulta mayor, pues antes era de 74 a 75 años, y en la actualidad es de 78 a 79, con mejores condiciones de salud.

Detalló que en esta clínica se atiende de manera integral a adultos mayores de las 16 alcaldías y municipios conurbados, con consultas en distintas especialidades como odontología, fisioterapia, nutrición y sicología, entre otras.

En el marco de la celebración del Día del Abuelo, se impartieron en esas instalaciones 11 talleres en torno al envejecimiento, mientras en la plaza de Santo Domingo se realizó un baile, donde el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Juan Gerardo López Hernández, detalló que en la ciudad viven un millón 200 mil personas adultas mavores.

### Discriminación, el principal problema

Por separado, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación llamó a generar estrategias que disminuyan la brecha digital que enfrentan las personas mayores, lo que vulnera sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos.

Destacó que la edad es la sexta causa de rechazo social, y uno de cada cinco consultados en la Encuesta Nacional de Discriminación manifestaron haber sido ignorados por esa razón. Si a esto sumamos tener alguna discapacidad, el tono de piel o por venir de una comunidad afrodescendiente o estar en situación de calle, las expresiones discriminatorias tienden a agravarse.

La dependencia agregó que para el año 2050, un 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, mientras la proporción de jóvenes tenderá a disminuir, por lo que el Estado debe poner en marcha iniciativas de inclusión digital para las personas mayores con el fin de capacitarlas en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para sus actividades cotidianas.

### A proceso, sujeto que agredió a su ex pareja e hijas

LAURA GÓMEZ FLORES

Un juez de control vinculó a proceso a Horacio N por su presunta participación en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar equiparada en perjuicio de dos menores de edad, y le fijó la medida cautelar de prisión preventiva, informó el suplente del titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López.

En un mensaje a medios, el fun-

En un mensaje a medios, el funcionario dio a conocer que agentes de la Policía de Investigación ejecutaron en el Reclusorio Norte, adonde fue trasladado, una orden de aprehensión por su probable participación en el feminicidio en agravio de quien había sido su pareja, Karla Pamela. De acuerdo con las indagatorias

De acuerdo con las indagatorias de las fiscalías de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, y Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio, estaría también relacionado con la desaparición de la mujer y de las dos pequeñas. Las tres víctimas fueron vistas

Las tres víctimas fueron vistas por última vez el viernes 23 de agosto en Tláhuac, y un día después Horacio fue detenido por policías preventivos cuando forcejeaba con las niñas de 3 y 5 años, visiblemente lastimadas, en calles de la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. En el informe policial se asentó

En el informe policial se asentó que, aun cuando el hombre argumentó que las pequeñas habían sido maltratadas por su mamá, una de ellas, con mucho valor, de individuo las maltrataba y habría privado de la vida a su madre, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

La menor de 5 años quedó bajo custodia de personal especializado de la Fiscalía General de Justicia, y la de 3 fue hospitalizada debido a las lesiones que presentaba, mientras policias de investigación se trasladaron a un domicilio de la

colonia Emiliano Zapata, en Iztapalapa, donde se localizó a la mujer con lesiones.

con lesiones.

El coordinador general de investigación territorial afirmó que se cuentan con diversos testimonios y dictámenes de expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales que han robustecido la investigación en busca de que se imponga un castigo ejemplar para dicho sujeto.

castigo ejemplar para dicho sujeto. Tras expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas, el funcionario se comprometió a que "llegaremos hasta las últimas consecuencias para obtener justicia ante la comisión de tan deleznables hechos".

### **ENTREVISTA**

ALEJANDRO ENCINAS / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

# Coordinación metropolitana con estados, una prioridad



Plantea instalar un cabildo común con entidades del centro del país para que se regularice el parque vehicular y elaborar un plan maestro en la gestión del agua

### ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

En la Ciudad de México no habrá más burocracia, sino una restruc-turación administrativa y en materia de políticas públicas, aseguró el próximo titular de la nueva Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial v Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas.

En entrevista con este diario, el ex subsecretario de Derechos Humanos señaló que se busca impulsar que el eje rector de todas las políticas de desarrollo urbano, económico, medio ambiente y bien-estar social sean transversales y se

apliquen en el territorio. Además, se fortalecerá la coordinación metropolitana, en un contexto inmejorable, con los gobier-nos del estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Morelos en temas como agua, medio ambiente, seguridad pública, movilidad y regula-

 Encinas, quien también fue iefe de Gobierno suplente, señaló la necesidad de que haya una mayo cooperación, sobre todo con los estados de México y Morelos. Foto José Antonio López

rización del parque vehicular, que empezará con la elaboración de un plan maestro de la nueva gestión hídrica del valle de México.

Desde sus oficinas en la alcaldía Coyoacán, el morenista indicó que se planteará la instalación de un cabildo metropolitano para que el trabajo en conjunto no sólo quede entre gobernadores, sino que participen alcaldes y presidentes municipales, porque existen todas las condiciones para impulsar políticas comunes en el desarrollo metropolitano.

En materia de movilidad, aseguró que se busca romper con la inercia tradicional, donde la gestión para mejorar el traslado de la población está circunscripta a la demarcación jurídica de cada entidad, cuando se pueden articular líneas de transpor te metropolitano con el fin de mejo rar y hacer más eficiente el servicio.

Por ejemplo, comentó que 60 por ciento de los usuarios del Metro son vecinos del estado de México, por lo que se debe aprovechar la experiencia que se tiene hacia La Paz, Ciudad Azteca y Ecatepec para ampliar rutas de este transporte hacia aquella entidad, después de concluir con la renovación de las líneas de este sistema en la ciudad. Indicó que se promoverá una

normatividad única que regule el parque vehicular de todos los esta-dos del centro, que incluya los pro-gramas de verificación vehicular, el Hoy no circula, así como el regis-tro y emplacamiento, porque no es que "estemos en una competencia desleal, sino en una política que distorsiona. Muchos vehículos van a Cuernavaca, Morelos, a emplacar, pero ni ganan nada allá y sí pierde

aquí la ciudad". Detalló que la dependencia que estará a su cargo se integrará con la misma estructura de la ahora Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y parte de la de Gobierno relacionada con la coordinación metropolitana, y también se analiza trasladar el área de regularización territorial, que se encuentra en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Confirmó que no desaparecerá el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; al contrario, se fortalecerá para que a corto plazo se puede presentar el programa general de desarrollo urbano y el plan de ordenamiento territorial, los cuales, aseguró, se someterán a consulta para después enviarlos al Congreso capitalino.

Encinas recordó que inició su formación profesional en las zonas cañeras del país, después la vida lo llevó a la Cámara de Diputados hasta que llegó a la Ciudad de México, donde ha desempeñado diversos cargos. "Más que especialista en todo, tengo una visión integral de la historia y del desarrollo de esta ciudad".



Para tratar temas comunes, invitarán a alcaldes u munícipes

### En 5 años, todos los camiones de la línea 1 del Metrobús serán eléctricos y biarticulados

### **BERTHA TERESA RAMÍREZ**

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) planea remplazar en los próximos cinco años todas los camiones de la línea 1 del Metrobús por unidades eléctricas biarticuladas, informó Nicolás Rosales Pallares, su presidente.

En los próximos años habrá una transición hacia estos modelos eléctricos al sus-tituir todas las unidades por otras biarticuladas con el fin de disminuir el número de vehículos que circulan en la capital.
"No puedes llenar la vialidad con uni-

dades articuladas, como las que tenemos actualmente; debemos mover un mayor número de personas con el menor número de camiones y con el menor impacto ambiental", indicó al ser entrevistado en el foro Factibilidad del uso de energías limpias en el transporte, organizado por la AMTM en la Canaco CDMX

Agregó que en la línea 1 serán 120 unidades biarticuladas en cinco años que serán sustituidas en cuanto se vayan venciendo las concesiones actuales

"El transporte es pilar fundamental en el desarrollo económico, social, comercial y urbano, pero también tiene un impacto significativo en nuestro entorno, ya que según datos del Instituto Nacional de Sa-lud Pública y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México ocurren 20 mil muertes prematuras al año por la mala calidad del aire."

De esa manera, comentó que es necesa rio invertir en estas alternativas, no sólo como una responsabilidad ambiental, sino también una oportunidad para innovar y liderar en la transición hacia un mundo más saludable y equitativo.

### Al frenar las rentas, edificación de vivienda a bajo costo tendrá mayor impulso: autoridades

### ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Con las reformas que frenan el incremento excesivo en las tarifas de arrendamiento, se sientan las bases para el impulso de una nue va línea de política en la materia, que es la construcción masiva de vivienda destinada a renta de baio costo, indicaron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Luego de que se publicó el decreto que re-forma el Código Civil y la Ley de Vivienda en la Gaceta Oficial, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz, aseguró que en el sexenio pasado las rentas se dispararon, y entre 2012 y 2018 hubo zonas de la capital donde subieron por encima del tope de 10

por ciento anual establecido. El jefe de Gobierno, Martí Batres, detalló a su vez que en las modificaciones al Código Civil se establece que el incremento de la renta

nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, y se es tablecerá un registro digital de contratos de arrendamiento a cargo de la administración capitalina, para lo cual el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de haberlo suscrito.

En cuanto a la Ley de Vivienda, indicó que con la reforma el gobierno deberá promover la producción pública de casas en arrendamiento asequibles para las personas de me-nores ingresos y promover facilidades administrativas o fiscales para apoyar la construcción de estos inmuebles y se atienda de forma prioritaria a los sectores con ingresos bajos.

El registro digital de contratos se realizará de conformidad con el mecanismo que establezca el gobierno capitalino en un plazo no mayor a 30 días, y aquellos que están en curso deberán hacerlo en un lapso no mayor



# Preocupan despidos en Mejoredu por cierre de organismos autónomos

### LAURA POY SOLANO

Trabajadores y personal técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) reconocieron que ante la inminente aprobación en el Congreso del dictamen que plantea la extinción de siete organismos autónomos, prevalece la incertidumbre.

Señalaron que cerca de 600 trabajadores, "muchos de ellos altamente especializados en eva-luación educativa, pedagogía, di-dáctica, elaboración de libros de texto y formación docente, no sabemos qué sucederá con nuestros futuro laboral inmediato", toda vez que prácticamente la totalidad de quienes laboran en Mejoredu son empleados de confianza.

El dictamen, señalaron, esta blece en sus artículos transitorios que se extinguen estos organismos para aplicar ahorros y economías, y aunque señala que los derechos laborales se van a respetar, "fuimos contratados como empleados de confianza, y la ley no reconoce el derecho a una liquidación o com-pensación. Así que pasados los 90 días para ejecutar la extinción, van a bajar la cortina, y eso fue todo".

### SEGUNDO PUBLICACION AVISO NOTARIAL

AVIOU NOTARIAL

Por eccitius a número 45,754, de fecha primero de marzo del año dos mil veletícuarios, firmada el dial de su
fecha, cotogada ante la Fe del suscrito Notario, se hizo
constatr la Apentura e lerico de la Suciesón Intestamentaria a barrea del sefor MANUEL CARRILLO RIOS, a
sociadad el la activa colleta (FerbaNOLEZ FENTARES)
en su caracter de Conyuge Superates.

La compresciente espresó su consentimiento para que
la sucessión se tramitara notarialmente, quien tajo protiesta de decir vedada manifesto para no esteles persona
La compresciente entrela la copia centificada del Acta
de Defunción del señor MANUEL CARRILLO RIOS,
así como el Acta de Matrimonio celebracio entre los
androsos CIBERLE HERNANDEZ FENTANES y MANUEL
CARRILLO RIOS.

En entrevista con La Jornada, destacaron que de 2019, cuando fue creado, a agosto de este año, se produjeron más de 500 publicaciones y trabajos de investigación que "han sido insumo para la toma de decisiones de gobiernos locales, es-tatales y federal. Pese a ello, se nos ve como una carga presupuestal, y

no como una inversión prioritaria para el sector educativo". Los trabajadores afectados, quienes solicitaron el anonimato, señalaron que a diferencia de otras instancias públicas que recurren a equipos especializados de universidades y centros de investigación, en Mejoredu "se trata de grupos técnicos altamente calificados que forman parte de un organismo que no es autónomo, fue creado como un ente público descentralizado, no sectorizado, con autonomías técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión".

Somos reconocidos, afirmaron, por la calidad técnica de las investigaciones que se realizan sobre el sistema educativo nacional, "No le hemos lavado la cara a nadie. Se han reportado los hallazgos con-forme lo establecen los más altos estándares científicos, sin ningún sesgo político o ideológico".

"2024 Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletario, Revolucionario y Defensor del Mayab"

### **EDICTO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SEGUNDO FIBIUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS

INDIVIDIALES EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN CAMPECHE.

LOTE 5 Y 6, MANZANA G, NÚMERO 163, ZONA TURÍSTICA, SECCIÓN FUNDADORES, ÁREA
AH-KIM-PECH, MALECÓN CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE,

C. P. 24014

EDICTO

En el expediente 73/2024, promovido por Jorge Gracian Rejón Félix, en contra de Fexx Ten y Cazan Vision Empresarial, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable y otras demandadas en el referido procedimiento laboral, se ordenó emplizar por edicios a dichas empresas, en virtud de que se desconoce sus domicios, tos cuales se publicarán por dos veces en un lapso de tres dias fabilites entre uno y otro. Se la nace saber a las domandadas Fexx Ten, Sociedad Anónima de capital de la composição de quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de la difima publicación del presente edicto para que presenten los escritos en los cuales den contestación a la demanda plantadad en su contra, ofrecan pruebas, pudiendo objetar las de la parte actora, y, de ser el caso, reconvengan, apercibidas que de no contestar en el término concedido, se tendrá por aceptadas las peticiones de la parte actora, si que actora presente actora, si que actora precipidad su periodo de que antes de que se celebre la sudencia preterimar, pueda ofertar pruebas para acreditar que no existió la relación de trabajo, que no existio periodo de que antes de que se celebre la sudencia preterimar, pueda ofertar pruebas para acreditar que no existió la relación de trabajo, que no existio periodo de que antes de que se celebre la sudencia preterimar, pueda ofertar pruebas para acreditar que no existió la relación de trabajo, que no existio acetados de parte actora, de qual forma deberán en del caso de compositorio que no existión de parte actora, de qual forma deberán la calidad de la compositorio de compositorio de este fribunal las copias de trabado consistencia en cidad de la contra de la capacita de la confidencia de la capacita de la confidencia de la confidencia de la capacita de la confidencia de la con

Relación sucinta de la demanda laboral El actor demanda el pago diversas prestaciones originadas del despido injustificado del que se duele, derivado de la relación laboral que aduce sostuvo con las demandadas.

### SECCIÓN DE EDICTOS Y **AVISOS NOTARIALES**

RIGÉSIMO SEXTO CIVIL DE LA CIUDAD MÉXICO. LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA

### **EDICTO**

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Meucanos, Tribunal Superior de Juscisa de la Ciudo de Meucano, Necula Juscisa de la Ciudo de Meucano de la Ciuda de la Ciuda

LA C, SECRETARIA DE ACUERDOS "B" RÚBRICA. MTRA. NORMA ALEJANDRA MUÑOZ SALGADO.

C. SECRETARIA DE ACUEPDOS 18º DEL JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIC. ERIKA SOTELO HERNANDEZ



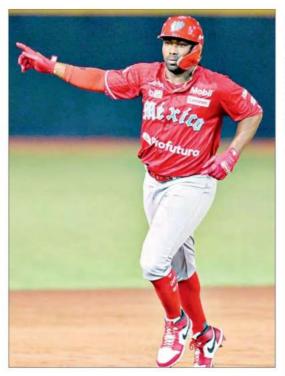

▲ El venezolano José Pirela tuvo una jornada de tres jonrones para la victoria de los Diablos Rojos. Foto Diablos Rojos

Al calce un sello con el Escudo Nacional gue disc. Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Septuagésimo de lo Civil, Secretaría "B", Expediente 280/2021.

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por START BANREGIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FIRMOLIERA DE OBLETO MULTIPLE. EN ENTIDAD REGULADA BANREGIO GENUPO FINANCIERO ANTES AF BANREGIO SOCIEDAD ANONIMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y, JAVIER ALLAN LOZADA NEYRA EXPEDIENTO DE CONTRA DE CONTR 49/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de impuesto al valor agregado, [...] subsistendo en sua omas terminos dicho proveido [...] Notifiquese; OTRO AUTO. - Guada de México, a discissiés de mayo del año dos mil veinticuatro. [...] tentiendose por accusada la robeidia que hace valer en contra en el composito de la composito del composito de la composito del composito del composito de la composito del composito del

Ciudad de México, a cinco de agosto de 2024 EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 'B' RÚBRICA LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.

### Apabullan Diablos Rojos 16-5 a Guerreros y continúan en la serie

Los Diablos Rojos del México lograron mantenerse con vida en la Serie de Campeonato de la Zona Sur tras apabullar este miércoles 16-5 a los Guerreros de Oaxaca en el parque Lic. Eduardo Vasconcelos. Los dirigidos por José Valentín llegaron al cuarto encuentro

contra la novena escarlata con una ventaja de 3-0, por lo que una victoria más les otorgaría el boleto a la Serie del Rey; sin embargo, los capitalinos tuvieron una excelente actuación en la cuarta y la novena entradas, donde consiguieron seis y cuatro carreras, respectivamente, para sellar el triunfo y poner 3-1 la serie.

El siguiente duelo se llevará a cabo hoy en la misma sede.

De la Redacción

### SEGUNDO AVISO NOTARIAL

Diterro Jaccosi von reym y procession de considere de la considera de la plancia i López Riayón número 63, centro, HAGO SABER que a solicitud de Ma LUSA SISAS RANGEL, DULCE GABRIELA GONZÁLEZ I SISAS PANGEL DUCCE GABRIELA GONZÁLEZ I SILAS, LUSIS FINESTO GONZÁLEZ I SILAS PLANCIA EN de la discussión Testamentaria a biemes LUIS GONZÁLEZ I AMGELES. «Sobbiendome acta contidicada de definicación y testamento público abbiento, acceptando los legación y testamento público abbiento, acceptando los legacións de la social de la considera de la cons



### EDICTO



### Rayuela

Chalco otra vez. Otra vez la inoperancia de los gobiernos local y estatal. ¡Qué vergüenza!

# DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

### www.jornada.com.mx

### OPINIÓN

| Ilán Semo              | 17 |
|------------------------|----|
| Rosa M. Elizalde       | 17 |
| Pablo Gómez            | 18 |
| Felipe Ávila           | 18 |
| Orlando Delgado Selley | 23 |

| COLUMNAS                                  |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>Dinero</b><br>Enrique Galván Ochoa     | 6  |
| <b>Astillero</b><br>Julio Hernández López | 8  |
| México SA<br>Carlos Fernández-Vega        | 22 |



# Coartan derecho al aborto diputados de AN en Aguascalientes

- Contravienen fallo de la Corte: reducen de 12 a 6
- Avalan reforma con apoyo de tres de Morena, uno de semanas plazo legal | PT v otro de PVEM
- La mandataria local, que se declaró provida, es autora de la iniciativa
- Imponen penas de 1 a 3 años de prisión a quien incumpla norma

CLAUDIO BAÑUELOS, CORRESPONSAL / P 28



# Premian a reporteras olímpicas de La Jornada

A Rosalía A. Villanueva, actual coordinadora de la sección de Deportes de este diario (derecha), así como Adriana Díaz, fueron reconocidas por la Asociación de Olímpicos Mexicanos por su emblemática labor en las ediciones de Atlanta 1996 y Tokio 2020.

Forman parte de un grupo de 15 mujeres galardonadas entre decenas de comunicadores varones, por lo que destacan que ambas han sido parte de la inclusión y la evolución de la participación femenina en el periodismo deportivo. Foto Cristina Rodríguez E. PALMA / DEPORTES

### Amparan a Samuel García contra uno de 2 juicios políticos

- Tribunal de Justicia Administrativa concedió el recurso al gobernador de NL
- Echa atrás la SCJN la designación del fiscal local; llama a reponer el proceso
- R. ROBLEDO E I. SALDAÑA / P28

### Incertidumbre afecta la inversión

### Reduce el BdeM de 2.4 a 1.5% el pronóstico de crecimiento para 2024

 El peso recupera parte de lo perdido en las últimas dos jornadas; cierra en 19.64 por dólar

CLARA ZEPEDA / P 20 Y 23

### Última hora

### Se desborda canal en Chalco y pega a colonias anegadas desde hace 27 días

 La lluvia volvió a elevar el nivel del agua en Jacalones y Culturas de México

R. RAMÓN Y J. SALINAS / P 29